

Tras la muerte de un líder de Hamás, las tensiones entre Israel e Irán han aumentado. Los enfrentamientos son casi diarios, con Hezbolá en medio y el asedio a la Franja de Gaza como telón de fondo. / Internacional p. 8







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.166 6 DE AGOSTO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505169



Ángel Barajas obtuvo la misma puntuación (14.533) del ganador, el japonés Shinnosuke Ok, quien se quedó con el oro porque tuvo mayor precisión en la ejecución. / AFP

#### Muertes en cárceles de Colombia

En los últimos cuatro años han muerto 1.228 internos en cárceles del país, de los cuales 246 corresponden a muertes violentas, según el Inpec. Sin embargo, Medicina Legal indica que son 325, y proporciona más detalles, como que la mayoría corresponden a suicidios y muertes por asfixia. / Tema del día p. 2

#### Petro, la paz y el Plan de Desarrollo

Al comienzo de su gobierno Petro les apostó a ocho procesos de diálogo con grupos armados ilegales, pero hoy solo hay mesas formales con tres. En cuanto a su Plan de Desarrollo, así va en la entrega de tierras, transición energética y lucha contra la corrupción. / Colombia+20 y Política p. 4-6

#### El miedo de los artistas venezolanos

La situación en Venezuela tras las elecciones ha impedido a los artistas utilizar el arte como medio de expresión. Temen represalias debido a la presión ejercida contra los opositores, por lo que prefieren no hablar.

/ Cultura p. 19



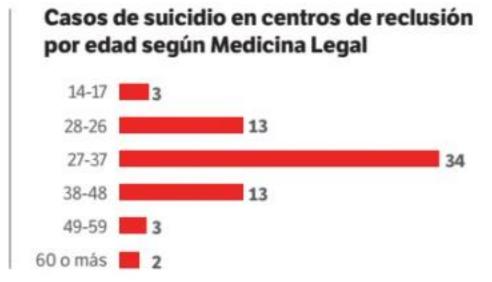

# Temadedia

Según cifras del Inpec

### Cada día muere, en promedio, una persona en las cárceles de Colombia

En los últimos cuatro años al menos 1.228 reclusos murieron en las cárceles del Inpec. De esa cifra, 246 muertes fueron violentas, pero Medicina Legal registra números aún más graves y detallados. Entre las causas más frecuentes están los suicidios y la asfixia.



SEBASTIAN COTE LOZANO

cote@elespectador.com 

Jonathan Sabogal fue una de las 56 personas que murieron durante el incendio en el interior de la cárcel de mediana seguridad de Tuluá, Valle, en junio de 2022. Los reclusos, entre condenados y sindicados, ardieron y se asfixiaron hasta la muerte por culpa del enfrentamiento entre dos grupos que se disputaban el liderazgo del patio ocho, quienes prendieron fuego a unas colchonetas, y por la presunta omisión en el deber de custodia por guardias del Inpec y del exdirector Arley Fernández, quienes hoy están en juicio en la Procuraduría. Sabogal era miembro de la Primera Línea y fue capturado e imputado durante el estallido social de 2021. Sin condena alguna a cuestas, buscaba su salida de la cárcel con una tutela. Pero, antes de que eso pasara, murió, y pasó a engro-

sar una escalofriante estadística: fue uno de los 1.228 internos que han muerto en los últimos cuatro años dentro de las cárceles del país.

La ONG Temblores, especializada en derechos humanos y reforma al sistema policial y penitenciario, dio a conocer un reporte sobre muertes en e interior de cárceles y centros de detención transitoria como Comandos de Atención de Inmediata (CAI) v estaciones de Policía. Con información entregada vía derecho de petición por el mismo Inpec y Medicina Legal, se encontró que, en promedio, una persona muere al día en las cárceles del país. Así lo confirman los registros del instituto, que dan cuenta de que desde enero de 2020 hasta abril de 2024, es decir, en 1.215 días, hay reporte de 1.228 fallecimientos. De esos casos, 246 corresponden a muertes violentas, lo que significa el 20 %. Por su parte, Medicina Legal reportó 325 muertes violentas en el mismo período, contando a los centros transitorios. En las cuentas de esa entidad, de hecho, la mitad de los fallecimientos en prisión tienen

antecedentes violentos.

No obstante, las cifras de las prisiones de Tuluá v de La Modelo de Bogotá contabilizan eventos de muertes múltiples ocurridos en un solo día. En Tuluá, con el gran incendio, y en La Modelo, con el intento de motín de 2020, en el que fallecieron 24 reclusos, casi todos con disparos de arma de fuego de las autoridades penitenciarias, como establecieron informes forenses de Human Rights Watch. Por otro lado, los datos originados en el Inpec muestran que el 95 % de las muertes corresponden a hombres. Medicina Legal, por su parte, afirma que la mayoría de los fallecidos son internos entre los 27 y 37 años, y luego los de 18 a 26 años. En un dato particular, reportan, pero sin entregar nombres o mayores detalles, la muerte de cuatro menores de edad entre los 14 y 17 años.

De acuerdo con las estadísticas del Inpec, de las muertes violentas que registra en los últimos cuatro años, la causa principal es el suicidio, con 74 eventos. A ellos se agregan los presuntos accidentes (69), los asesinatos con arma cortopun-

zante (51), los disparos con arma de fuego (26) y la intoxicación (20). Medicina Legal, por su parte, al contabilizar muertes violentas y no violentas, encuentra que en el 35,22 % de los casos los decesos obedecen a motivos naturales; luego siguen las muertes con objetos generadores de asfixia (19,7 %), arma cortopunzante (9,30 %), con objeto contundente (7,14 %), proyectil de arma de fuego (5,81 %) y otros mecanismos como elementos tóxicos, punzantes, eléctricos y por determinar.

En relación con los suicidios, la ONG cruzó los datos del Inpec y de Medicina Legal, y encontró que, en promedio, cada 17,2 días se suicida un prisionero dentro de los centros de reclusión del país. Las estadísticas del Instituto muestran que las cárceles donde los internos más cometen suicidio son Ibagué (Tolima), Cómbita (Boyacá) y La Dorada (Caldas), en ese orden. "Los suicidios son un síntoma de problemáticas en el sistema carcelario (...) Por un lado, estas cifras evidencian que existen problemas de salud mental y de acceso a tratamientos que prevengan estas situaciones, pero a la vez también muestran que para muchas personas privadas de la libertad la experiencia en los establecimientos no aporta al proceso de resocialización", explica la organización.

La Corte Constitucional, terminando julio, de hecho, les jaló las orejas al Inpec, al Ministerio de Justicia y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que superen la masiva violación de derechos humanos perpetrada en las cárceles y centros de reclusión transitoria. Para empezar, les solicitaron reducir los índices de hacinamiento en las cárceles, donde más de 103.000 internos, entre condenados y sindicados, viven en espacios que máximo podrían albergar a 82.000 personas. Los centros transitorios, donde se supone solo puede haber capturados y sindicados, presentan un hacinamiento del 146 % en unidades policiales y del 16 % en URI. La Corte les pidió a las entidades penitenciarias hacerun plan de acción para combatir el hacinamiento en menos de seis meses.

Ana Carolina Ordóñez es madre de Juan David Rojas, uno de los presos que murieron tras un incendio en el interior del CAI de Soacha, en septiembre de 2020, donde fallecieron casi una decena de personas, quienes no fueron evacuadas a tiempo por los uniformados presentes. Para ella, este tipo de casos enfrentan una dificultad absoluta por la condición de sindicados y condenados que tienen estas víctimas, a quienes, dice, nadie quiere darles esa connotación. "Las personas que están en un CAI o en una cárcel están pagando un crimen o un error que cometieron. Pero no merecen morir así. En el caso de mi hijo, siempre estigmatizan el hecho de que estuviera bajo custodia de la Policía", le dijo a este diario.

Las historias de Rojas y de Sabogal son apenas unas de las registradas en los últimos cuatro años, en un contexto en el que cada día, en promedio, un interno que debería estarse preparando para regresar a la vida en sociedad muere en prisión. Por ahora no se han podido frenar los problemas que se viven en los penales del país que día a día se llenan más de internos y problemas. Por ahora, desde las altas cortes, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía alistan una reforma a la justicia, la cual, dentro de otras cosas, planea hacerle frente, por lo menos, al hacinamiento, y aunque el borrador está listo, no se sabe cuándo será presentada al Congreso y si será aprobada allá.

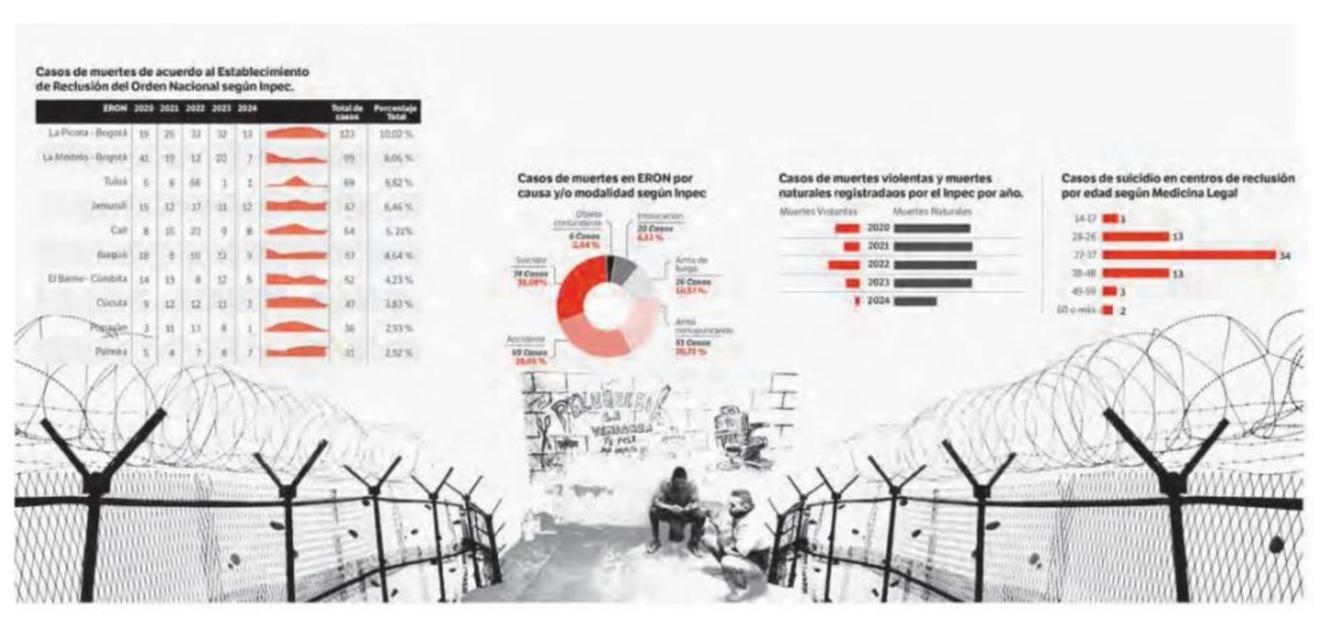



Onix Turbo RS

Tasa 0.99%\*





OnStar gratis por 1 año





Manejemos juntos

La imagen corresponde a un Chevrolet Onix Turbo RS. Chevrolet Servicios Financieros es una marca autorizada a GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. El crédito se encuentra sujeto a las políticas de otorgamiento y aprobación de crédito de GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Aplica para vehículos nuevos particulares Onix Hatchback RS versión modelo 2024. Cuota inicial desde el 10% del valor del vehículo. Plazo del crédito: hasta 72 meses. Tasa de interés fija desde 0.99% n.m.v. (12.55% E.A) . No acumulable con otras promociones ni planes especiales vigentes. Válido para solicitudes de crédito recibidas en GM Financial hasta el 31 de agosto de 2024. Los servicios de OnStar vienen incluidos gratuitamente en el precio del vehículo, por un período de tiempo determinado que puede variar según el modelo de vehículo, lo cual puede ser consultado en: www.chevrolet.com.co/onstar. La vigencia de dichos servicios se puede extender adquiriendo un plan de suscripción pago a través del Contact Center de OnStar. Aplican términos y condiciones del servicio.







DE FRENOS DE ESTABILIDAD









#### El Acuerdo de Paz durante el gobierno de Petro

Aunque acelerar la implementación del Acuerdo de Paz fue una de las banderas con las que el presidente Petro llegó a la Casa de Nariño, los cambios han sido escasos, según el Instituto Kroc, que oficialmente lleva el balance de ejecución de ese pacto.

Pero desde hace unos meses Petro volvió a centrarse en el Acuerdo de Paz afirmando

que una parte de este lo habilitaba para convocar a un "gran acuerdo nacional", un concepto que ha pasado por varias interpretaciones, entre ellas la posibilidad de una constituyente.

Por ahora esa propuesta no ha sido desarrollada, pero el mandatario sí acudió en julio al Consejo de Seguridad de la ONU

donde no solo presentó ocho puntos que le permitan apresurar la implementación, sino también donde pidió recursos, ampliación en el tiempo de ejecución y la propuesta de un plan de choque.

Este último punto ha empezado a tomar forma y estará bajo la batuta del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Petro le dio a Cristo la tarea de ser una suerte de coordinador del Acuerdo de Paz y de implementador, pero en los gobiernos regionales.

# Colombia 120

Falta de tiempo, entre los retos

### Dos años de una paz total ambiciosa, pero que aún no despega

Al llegar a la Presidencia, Gustavo Petro les apostó a ocho procesos de diálogo con grupos armados ilegales de orígenes diversos, pero solo hay mesas de diálogo formales con tres de ellos. Estos son los hitos del proyecto de paz y el panorama para la segunda mitad de la actual administración.

empezar los acercamientos para retomar los diálogos con la guerrilla del ELN. Ahí se abrió la puerta de lo que, meses después, empezaría a llamarse paz total, la apuesta del Gobierno para negociar con los grupos ilegales más poderosos del país, sin importar su origen (insurgente, paramilitar, criminal o ligado al narcotráfico). En total, el Gobierno abrió

JULIÁN

RÍOS MONROY

Cinco días después de la llegada

de Gustavo Petro a la Presidencia de la República se conoció su

primera orden en temas de paz:

jrios@elespectador.com

@julianrios\_m

ocho tableros de diálogo, unos con miras a la negociación de paz v otros al sometimiento, en los que participan, además del ELN, dos disidencias de las FARC (Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central), dos grupos herederos del paramilitarismo (Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) y las bandas urbanas de tres ciudades (Buenaventura, Medellín v

Quibdó). Se trata de una apuesta la metodología, objetivos y, sobre yecto de paz con luces y sombras ambiciosa que, aunque tenía el fin loable de "parar la guerra" en todos sus focos, desde el comienzo recibió críticas por la complejidad de tener tantos frentes abiertos en simultáneo.

De hecho, uno de los mayores cuestionamientos de los centros de estudio y organizaciones sociales que le hacen seguimiento a la paz total es que la apuesta nunca se convirtió en una política, con una hoja de ruta clara ni un documento guía en el que se definiera

todo, las líneas rojas para la negociación.

Así las cosas, Petro llega a la mitad de su Gobierno con un proque no logra despegar del todo. De esos ocho procesos, solo tres formalizaron mesas de diálogo (ELN, EMC v, recientemente,

Segunda Marquetalia), pero han atravesado serias crisis. Algunas va tienen disidencias en el interior de estas organizaciones y otros procesos están congeladas desde hace meses, lo que les ha restado legitimidad y confianza ciudadana a los procesos.

Aunque con algunos grupos ilegales se han logrado avances históricos (como la firma del Acuerdo de Participación con el ELN y varios ceses al fuego bilaterales), también han quedado en evidencia cuellos de botella y desafíos jurídicos, políticos, de seguridad y de la voluntad de las organizaciones ilegales que no han permitido avanzar al ritmo esperado, al punto de que no se avizora ningún proceso culminado en los dos años que le quedan al Gobierno.

En la siguiente línea de tiempo vrecuadros, Colombia+20 hace un recuento del panorama de la paz total tras dos años.

#### El tira y afloje con herederos de 'paras'

Aunque el Clan del Golfo (o EGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN) estuvieron en el radar del Gobierno desde el inicio, con el tiempo los acercamientos se fueron diluyendo

hasta congerlarse. Sorpresivamente, aver se conoció que el Gobierno negociará con

el EGC, y según conoció este diario, también hay interés de retomar con las ACSN. El principal

reto será el tiempo. pues son procesos en ceros y con serias dificultades jurídicas por definir.



Avance Noviembre 4 de 2022 Retroceso

> El presidente de la República sanciona la ley Ley 2272 de 2022 o ley de Paz Total.

Noviembre 21 de 2022

Instalación de mesa de diálogos con el ELN y primer ciclo de diálogos.

Diciembre 12 de 2022

Cierre del primer ciclo de negociaciones con el ELN.



Diciembre 31 de 2022

El presidente Gustavo Petro decreta cese al fuego con el ELN, el Estado Mayor Central (EMC), el Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y Autodefensas de la Sierra Nevada.

#### Mayo 22 de 2023

El presidente Petro suspende por primera vez el cese al fuego con el EMC por la masacre de cuatro jóvenes indigenas en el Putumayo.

Julio 19 de 2023

Instalación de la mesa de diálogo sociojurídico con las bandas urbanas Shotas y Espartanos en Buenaventura.

Agosto 3 de 2023

Inicio del cese al fuego bilateral prorrogable con ELN.

Agosto 18 de 2023

Instalación de diálogos socio jurídicos con tres bandas delincuenciales en Quibdó

Octubre 16 de 2023

Instalación de mesa de negociación con el EMC. Firma de cese al fuego temporal (renovable cada tres meses).

Noviembre 8 de 2023

Por el secuestro del Luis Manuel Diaz, padre del futbolista colombiano Lucho Díaz. El secuestro saca a la luz el uso del secuestro para financiar a esta guerrilla.

Enero 30 de 2024 El ELN se compromete a

suspender el

secuestro.

Enero y ebrero de 2024

VI Ciclo de diálogos Gobierno Nacional – ELN; III Ciclo de diálogos Gobierno Nacional – EMC. Marzo 17 de 2024

Suspensión del cese al fuego con el EMC en Nariño, Cauca y Valle del Cauca por la escalada de violencia y agresión a pueblos indigenas por parte de este grupo. Abril 11 de 2024

2024

Segunda

ELN anuncia suspensión de los diálogos. Culpa al gobierno nacional de promover la ruptura interna del grupo por el caso del Frente Comuneros del Sur (Nariño) y la probabilidad de diálogos territoriales.

Abril 16 de 2024

Iván Mordisco, comandante del EMC se retira de la mesa de diálogos. Abandonan los diálogos el Bloque Occidental Jacobo Arenas, Bloque Amazonas, Bloque Central Isaías Pardo, Comando Conjunto de Oriente.

#### Junio 17 de 2024

Finaliza el VI Congreso del ELN. Hay disposición de paz, pero crisis interna. Reaparece Gustavo Anibal Giraldo, conocido como Pablito.



Junio 24 de 2024

Instalación de la mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia. I Ciclo de Diálogos entre el Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia.

Junio 29 de Julio 23 de 2024

Uso de camionetas de la UNP por parte de guerrillero con orden de captura que viajaban con Marquetalia negociadores de disidencia de anuncia cese al Calarcá crea polémica en ese proceso. fuego unilateral

#### Julio 26 de 2024

Tres días después de la polémica por uso de carros de UNP, Gobierno decide que proceso con disidencia continúa.

#### Nieta de Gaitán, entre delegados en conversaciones con EGC

Tras conocerse el inicio formal de los diálogos con el Clan del Golfo, el Gobierno publicó los nombres de los negociadores que estarán en ese proceso.

El coordinador en el espacio de conversación sociojurídico será Álvaro Jiménez, quien hoy es la mano derecha del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño.

También estará María Gaitán Valencia, actual directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y nieta del prócer liberal Jorge Eliécer Gaitán. Su llegada no pasará inadvertida, pues en múltiples ocasiones ha pedido que el grupo cambie de nombre porque agrede la memoria de su abuelo.

A ellos se suman Armando Wouriyu Valbuena, presidente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC); Víctor Negrete Barrera, sociólogo v director de la Fundación del Sinú y docente de la Universidad del Sinú, y Águeda Plata Gómez, quien actualmente es la directora de la Unidad de Victimas en el Magdalena Medio.

En varias ocasiones la directora del CNMH le ha pedido al grupo armado que cambie de nombre, pues agrede la memoria de su abuelo.

#### Grupos rebeldes tienen procesos activos

Desde la óptica de algunos expertos, el Gobierno priorizó la negociación con grupos armados de origen insurgente, como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. De hecho, solo estas organizaciones tienen estatus político y mesas de negociación abiertas. La primera se instaló en noviembre de 2022, con el ELN,

cuyo principal resultado hasta ahora es la firma del primer punto de la agenda de diálogos (participación de la sociedad civil) y un cese al fuego de 360 días que venció el pasado 3 de agosto sin acuerdo de prórroga y en medio de una crisis que tiene la negociación congelada desde febrero. En el caso de la

disidencia Estado Mayor Central, la mesa se instaló casi un año después, en octubre de 2023. pero aún no se ha definido la agenda y el proceso ha ido a paso lento por la división interna del grupo. En cuanto a la Segunda Marquetalia, el diálogo comenzó hace apenas dos meses y aún no tiene resultados para mostrar.

Grupo armado tendrá a seis delegados

### Gobierno Petro y Clan del Golfo tendrán diálogo de paz

Una resolución formalizó el comienzo del proceso con el grupo criminal con mayor presencia en el país que, según el documento, no sería una negociación, sino un sometimiento a la justicia. "Chiquito Malo", máximo comandante de esa estructura, será uno de los delegados.





Arriba el presidente Petro, y abajo "Chiquito Malo", quien asumió la comandancia tras la captura de Dairo Úsuga, "Otoniel". / Crédito: José Vargas y Archivo

#### Bandas, entre resultados y limbo jurídico

Una de las novedades | de diálogo de la paz total es que no solo priorizó a los grandes Grupos Armados Organizados (GAO), sino también a las bandas que delinguen en tres ciudades con altos índices de violencia urbana: Medellín y su área metropolitana, Buenaventura y Quibdó. En las dos primeras, los llamados "espacios

sociojuridico" han ido acompañados de treguas que han generado alivios humanitarios y disminuciones en los homicidios. Sin embargo, una de las principales trabas para avanzar es que no hay claridad jurídica respecto al sometimiento de los integrantes de las bandas. Aunque el Gobierno planteó

en la Ley 2272 (Ley de Paz Total) dictar las condiciones del sometimiento desde el Ejecutivo, la Corte Constitucional no aceptó esa potestad, y le encargó esa función al Congreso. Nueve meses después del pronunciamiento del alto tribunal, aún no hay definiciones del Legislativo en esa materia, lo que complica el futuro de los procesos urbanos.

Inicio de los diálogos socio juridicos en el Valle de Aburrá.

Febrero-Marzo

de 2023

Marzo 19 de 2023

Suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo (AGC) por hechos de violencia de ese grupo en el Bajo Cauca antioqueño.

Abril 18 de 2023

Se instala el II Ciclo de Diálogos Gobierno Nacional – ELN.



Noviembre 22 de 2023

Luego de 16 meses, Danilo Rueda sale del cargo de alto comisionado para la Paz.

Diciembre 6 de 2023

Otty Patiño, quien era jefe negociador con el ELN, es nombrado alto comisionado para la Paz.



Mayo 6 de 2024

El ELN anuncia que renuncia a la suspension temporal del secuestro. La mesa afronta una nueva crisis. Junio 10 de 2024

En medio del rechazo por el anuncio del ELN de volver al secuestro, se firma el primer punto de la Agenda de Diálogos sobre la Participación - Acuerdo No. 28

Fuente: Informe ¿Plomo es lo que viene? de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)

Agosto 3 de 2024 Se vence el cese al fuego con el ELN en medio de congelamiento en



5 de agosto de 2024

Se conoce que el Gobierno negociará con el Clan del Golfo, el grupo armado ilegal más poderoso del país.

A través de la Resolución 257 de 2024, el gobierno de Gustavo Petro formalizó el inicio del diálogo de paz con el Clan del Golfo, también conocido como AGC, pero autodenominada como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la estructura armada ile-

gal con mayor presencia en el país.

REDACCIÓN COLOMBIA+20

El documento, que dio a conocer este diario, se enmarca en la Ley 2272 o de paz total, reconoce a seis personas como miembros representantes del grupo en el espacio sociojurídico, entre ellos a Jobanis de Jesús Avila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, máximo jefe de esa organización criminal.

Horas después el Gobierno también publicó los nombres de los delegados que estarán en ese proceso, entre los que se destacan Álvaro Jiménez y María Gaitán Valencia, actual directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (ver balcón).

En cuanto al EGC, también estará Orozman Osten, conocido como Rodrigo Flechas, y José Gonzalo Sánchez, Gonzalito. Sobre Orozman se sabe que declaró en el proceso penal contra los exparamilitares que secuestraron y torturaron a la periodista Jineth Bedoya.

Además aparecen José Miguel Demoya, Chirimoya, señalado de estar detrás de los enfrentamientos que se dieron en el logos es que se afirma que se sus solicitudes.

paro minero en el Bajo Cauca en 2023 y que derivó en el levantamiento del cese al fuego con ese grupo armado. También está Luis Armando Pérez, Bruno o Jerónimo, quien actúa como vocero político del grupo, y Elkin Casarrubia Posada, conocido como el Cura o Joaquín, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que pasó por los bloques Bananero, Calima y Centauros. De acuerdo con las autoridades, Casarrubia se habría rearmado hace cuatro años.

En la resolución igual se pide que se levanten las órdenes de captura y que la Consejería Comisionada de Paz constate que el grupo armado "haya dado muestras objetivas de su compromiso de desmantelamiento y de transitar al Estado de derecho".

#### ¿Gobierno dará estatus político?

Uno de los interrogantes que surgen tras la publicación del documento que autoriza los diátrata de un "espacio de conversación sociojurídica", como se han denominado los diálogos que tiene el Gobierno con estructuras armadas con miras al sometimiento a la justicia. Esto porque el Clan del Golfo ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere ese tipo de proceso, sino una negociación de paz, que implicaría concederles estatus político.

"Las AGC tienen disposición total de conversar, pero si el Gobierno no lo desea seguirán en sus actividades. La única condición es que se hable de un proceso de paz y no de un sometimiento, y que se respete el nombre de la organización", aseguró Ricardo Giraldo, vocero de las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo) en una reciente entrevista con Colombia+20.

Enel último año el EGC reiteró en más de cinco comunicaciones oficiales su intención de dialogar con el Gobierno, pero durante varios meses el Ejecutivo no respondió a EE 6 /

#### Laura Sarabia denunció un posible uso abusivo de su nombre

La directora del Departamento
Administrativo de Presidencia (Dapre),
Laura Sarabia, anunció este lunes que
emprenderá acciones legales por un
supuesto uso abusivo de su nombre, el cual,
de acuerdo con su denuncia, tendría como
fin apelar a su cargo y reconocimientos para
obtener fraudulentamente beneficios.

Y aunque no habló específicamente de algún caso, sí advirtió que hay "reiterados intentos por usar mi nombre para acciones deshonestas y fraudulentas", por lo que "rechazo de la manera más categórica esta práctica ruin".

Sarabia aseguró que se están enviando anónimos y usando redes sociales para presuntamente "fabricar historias falsas". Incluso, señaló que también se buscarían beneficios políticos, laborales y legales con ese tipo de movimientos.

"Sin mi expresa autorización, cualquier afirmación que involucre mi nombre, como funcionaria y ciudadana, es falsa y carente de toda validez", precisó Sarabia. Lo que dijo la directora del Dapre es que usarían su nombre para buscar fraudulentamente beneficios políticos y legales.

# Política



#### Ha gestionado un millón de tierras

El viernes 2 de agosto Gustavo Petro viajó a El Aro. corregimiento de Ituango, Antioquia, para entregar 52 títulos de propiedad equivalentes a 608 hectáreas de tierra. El acto significó un paso más en la meta, consignada en el PND, de entregar 2,9 millones de hectáreas de tierras. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, se han gestionado 1.065.109 hectáreas, es decir, la tercera parte de la meta. Sin embargo, en los próximos dos años Petro se enfrenta a un camino cuesta arriba. Hace apenas un par de semanas la Corte Constitucional tumbó parte del artículo 61 del PND, que permitía la llamada expropiación exprés. A ello se suma la pelea legislativa para aprobar la jurisdicción agraria. Para ambientar la discusión, el 20 de julio pasado, Petro pidió a organizaciones marchar a favor de la reforma agraria. "Los hechos dan cuenta de que no han podido avanzar con celeridad en la compra de tierras, pero, aún peor, con los proyectos productivos", afirma José Félix Lafaurie, director de Fedegán. "Se trata de que ejecute y, al mismo tiempo, tenga proyectos productivos".

El presidente presentará balance el 7 de agosto

### Este es el cumplimiento de cuatro ejes claves del PND de Petro

El Espectador revisó el avance de cuatro temas: entrega de tierras para la reforma agraria, transición energética, lucha contra la corrupción y política de drogas.



LEONARDO BOTERO FERNÁNDEZ

Ibotero@elespectador.com
@LeoBoteroF94

Un mes antes de cumplir dos años en el poder, Gustavo Petro hizo el tercer remezón a su gabinete de ministros. Cuando se posesionaron los nuevos funcionarios dejó ver, en público, su preocupación por la falta de avances en el Plan Nacional de Desarrollo.

"Hay un cambio drástico de gabinete al llegar a la mitad del gobierno.., porque estamos reparando errores (...) espero den una batalla por el cambio", les sentenció a sus nuevos funcionarios.

El Petro del 9 de julio de 2024 tenía un tono distinto al del 7 de agosto de 2022, cuando se paró ante una plaza de Bolívar a reventar. Durante ese primer pronunciamiento como presidente de Colombia, Petro hizo varias promesas que quedaron consignadas en varios de los 372 artículos del Plan Nacional de Desarrollo.

Sin embargo, en una reciente entrevista al diario francés *Le Mondé*, el presidente le pasó un corte de cuentas a varias de esas metas, dejando en el aire un tufillo del trabajo a medio caminar. Se enfrenta, por ejemplo, a la necesidad de cumplir con las metas del PND sin una coalición fuerte que lo respalde en el Congreso y a los problemas financieros de la nación, teniendo que recortar el presupuesto de inversión para 2025.

Para entender a profundidad los pendientes, El Espectador les midió el aceite a cuatro puntos claves que quedaron plasmados en la hoja de ruta de su gobierno: entrega de tierras, transición energética, lucha contra la corrupción y política de drogas. Una conclusión común es que aún hay pendientes y el reloj corre en contra de Petro.

### Así va estrategia anticorrupción

Transparencia por Colombia, por los dos años de Petro. realizó un informe sobre el tema y las cifras no son buenas. La organización identificó 57 indicadores de anticorrupción, que incluyen metas del PND, como la elaboración de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción. "Esto lo que hace es quitarle visión estratégica, coherencia y coordinación a un esfuerzo anticorrupción que necesita resultados", dice Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Pero no ve todo perdido. Resalta, por ejemplo, la radicación en el Congreso del proyecto de ley para la protección de denunciantes de corrupción. No obstante, hay una sombra aún mayor en este Gobierno en la lucha contra la corrupción: el desangre de las finanzas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). "Tengo que pedir perdón porque fui el que lo puse ahí", dijo Petro ante el Congreso el 20 de julio hablando de Olmedo López. La preocupación de Andrés Hernández es clara: "El país necesita que se vaya más allá de acciones aisladas".

#### Lenta transición energética

Para la transición energética el Gobierno tiene como meta agregar 2.297,08 MW al sistema de energía colombiano con fuentes de energías renovables no convencionales. El 5 de julio pasado, ante un centenar de personas en Sabanalarga, Atlántico, Petro entregó Bosques Solares de Bolívar, cinco parques solares (cada uno con capacidad para producir 20 megavatios) operados por Isagén en un área de 300 hectáreas que pasaría de ser usada, según el presidente, por "latifundistas de vacas" para suministrar energía a más de 400.000 personas. Es uno de los 62 proyectos de distribución, granjas y parques solares que han entrado en operación. Para Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, hay "un ambiente dispuesto para que se tomen las decisiones regulatorias necesarias". Pero también

reconoce que faltan trámites

más simples para la conexión de nuevos proyectos y una

actualización de las normas

para que correspondan a las

ambiciones y necesidades

actuales.



La conclusión común es que aunque las metas claves del Plan Nacional de Desarrollo sí avanzan, lo hacen a un ritmo lento, faltándole ya solo dos años de gobierno a Gustavo Petro. / Ilustración: Éder Rodríguez

#### Más interdicción que sustitución

El 20 de septiembre de 2022 Gustavo Petro hizo una "demanda" a la Asamblea General de Naciones Unidas: "Acabar con la guerra contra las drogas". Ese llamado quedó reflejado en su política, "Sembrando vida desterramos el narcotráfico", con dos estrategias: oxígeno y asfixia. La primera le apuesta a la reducción de 92.000 hectáreas cultivadas con coca, 69.000 de ellas a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. La asfixia, por su parte, pone el énfasis en la interdicción. Esta última ha sido, quizá, la parte más exitosa de la actual estrategia antidrogas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en 2023 se incautaron 739,5 toneladas de cocaína. Pero en la contraparte está el aumento de los cultivos de uso ilícito. Para el cierre del año pasado el Gobierno identificó 246.000 hectáreas con estos cultivos, significativamente por encima de la cifra de 2022 (230.000). "La política de drogas planteó un cambio estructural respecto a la lucha contra el narcotráfico, pero el futuro de la sustitución es poco claro", sentenció Insight Crime.

#### Mercados globales se tambalean

Bolsas de todo el mundo, con especial énfasis en las de Asia, registraron malos resultados este lunes en medio de una cierta ola de temor por la fortaleza de la economía de EE.UU.

Este lunes fue la peor jornada en dos años para Wall Street, con fuertes pérdidas en sus indicadores clave, principalmente el Dow

Jones de Industriales,

Una de las razones citadas para el actual desplome de la renta variable ha sido la reducción de las apuestas que aprovecharon los costos de financiación casi nulos del ven japonés para invertir en otros activos. El alza de las tasas de interés por parte del Banco de Japón la semana pasada y su

promesa de considerar nuevas medidas socavaron el denominado carry trade.

Así mismo, el informe laboral de julio en Estados Unidos mostró que la creación de empleos se ralentizó (con la creación de 114.000 puestos de trabajo, menos de lo estimado y la tasa de desempleo subió al 4,25 %.

El miércoles pasado la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés en el nivel más alto en dos décadas.

# Negocios

La decisión será apelada, afirmó la empresa

### Google pierde icónico juicio por monopolio en EE. UU.

Un juez de Estados Unidos aseguró que Google sí violó leyes antimonopolio en el lucrativo y complejo mercado de búsqueda en línea. ¿De qué se trata el caso y qué implica?



"Luego de estudiar atentamente testimonios y pruebas, la Corte llegó a esta conclusión: Google es un monopolio y actúa de forma de mantener ese monopolio".

Este es el centro de la decisión que Amit Mehta, juez federal de EE. UU. emitió este lunes contra Google, una de las principales empresas de tecnología del mundo y la fuerza dominante en el vasto mercado de las búsquedas en línea.

El veredicto llega luego de una investigación adelantada por el Departamento de Justicia de ese país, que demandó a la compañía en 2020 junto con 52 fiscales generales de Estados y territorios estadounidenses. El juicio empezó el año pasado y tuvo una duración de 10 semanas, aunque los últimos procedimientos (los argumentos de cierre de las partes) llegaron solo hasta mayo de este año.

El juicio, como escribió en su momento Cecilia Kang, periodista y autora de libros sobre el poder de las empresas de tecnología, iba al corazón de una pregunta fundamental: "¿Los gigantes de esta industria llegaron a ser dominantes rompiendo la ley?". Para el juez Mehta la respuesta, al menos parcialmente, es si.

#### ¿De qué se trata el caso?

En pocas palabras, las autoridades de Estados Unidos alegaron que Google ha mantenido ilegalmente un monopolio sobre las búsquedas en línea y la publici- de otros resultados: también en sólo en 2021.

dad relacionada con este negocio.

El Departamento de Justicia sostuvo la tesis que Google ha pagado por décadas miles de millones de dólares a Apple, Samsung y otras empresas por una posición privilegiada en los teléfonos inteligentes y los navegadores web de los dispositivos que fabrican y comercializan estas empresas. Esta posición predeterminada ha permitido a Google construir el motor de búsqueda más utilizado del mundo y ha generado más de US\$300.000 millones en ingresos anuales, en gran parte gracias a los anuncios que corren en paralelo con los resultados de búsqueda.

De acuerdo con Kenneth Dintzer, abogado del gobierno de EE. UU., Google controla cerca del 90 % del mercado de búsquedas en línea y habría llegado a su posición de monopolio, por lo menos, desde 2010.

"La empresa paga miles de millones por predeterminación, porque son excepcionalmente poderosos", afirmó en sus alegatos iniciales en el juicio Dintzer. De acuerdo con los datos del Departamento de Justicia de ese país, los "miles de millones" se traducen en más de US\$10.000 millones para asegurar los acuerdos que ha sellado Google con otras empresas.

Durante el juicio se conoció que, de acuerdo con cifras de la propia Google, estos pagos llegaron a ser de US\$26.000 millones solo para 2021. Según un ejecutivo de la empresa, estos pagos son el mayor costo de la empresa. Pero hay que verlos bajo la luz



El juicio contra Google empezó el año pasado. / EFE

ese año, el negocio de búsquedas de Google generó US\$146.000 millones (ingresos que no solo respondieron a estos acuerdos de estado predeterminado en navegadores, hay que aclarar).

El motor de búsqueda es una parte importante del modelo de negocios del grupo, ya que representaba más de US\$175.000 millones en ingresos publicitarios en 2023, de un total de ventas de US\$307.000 millones.

Pero también sirve de puerta de entrada a los servicios asociados de Google y destaca los videos de su plataforma Youtube, que suman otros US\$62.000 millones en ingresos publicitarios.

Este es el primer juicio antimonopolio que enfrenta al gobierno central de ese país con una empresa tecnológica de EE. UU. en más de dos décadas, después del caso que perdió Microsoft en los años 90 y por el cual

Durante el juicio se conoció que, de acuerdo con cifras de la propia empresa, los pagos en cuestión llegaron a ser de US\$26.000 millones

terminó llegando a un acuerdo en 2001 con la administración del entonces presidente George W. Bush.

Aquel caso contra Microsoft, y el dominio del sistema operativo Windows, ayudó a definir jurídicamente cómo una plataforma tecnológica abusa ilegalmente de su monopolio para castigar a sus rivales.

En un comunicado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, describió la decisión como "una victoria histórica para el pueblo estadounidense". "Ninguna empresa está por encima de la ley, y el Departamento de Justicia seguirá aplicando nuestras leyes contra las prácticas contrarias a la competencia", agregó.

En una declaración recogida por la agencia AFP, Kent Walker, presidente de asuntos globales de Alphabet (casa matriz de Google) aseguró que la decisión "reconoce que Google propone el mejor motor de búsqueda". "Pero concluye que no deberíamos estar autorizados a hacerlo fácilmente disponible", y "en estas condiciones vamos a apelar", añadió.

Durante el juicio, Google aseguró que había creado una mejor experiencia para los usuarios, que elegían utilizar su servicio de búsqueda simplemente porque lo encuentran más útil.

#### ¿Qué viene después de este veredicto?

Primero, como ya se dijo, la decisión será apelada.

Pero si el veredicto se mantiene, esto podría impulsar a que el Departamento de Justicia pida la separación de las búsquedas de otros brazos de negocio de Google, como su servicio de mapas o, incluso, de Android (el mayor sistema operativo móvil del mundo), según reportaron agencias de noticias cuando empezó el juicio.

Si esta etapa del pleito entre el gobierno federal y la empresa tecnológica procede, y es permitida por un juez, esto implicaría la mayor disolución empresarial desde el caso de AT&T, en 1984.

Además de estas potenciales consecuencias (que no son poca cosa), el veredicto por monopolio contra Google muy seguramente alimentará (legalmente hablando, en términos de precedente) otras investigaciones que cursan a nivel federal en EE. UU. contra empresas como Apple (también por monopolio en su negocio de iPhone), Meta (dueña de Facebook) y Amazon.

Y, vía acciones legales, estas jugadas podrían redefinir no solo el panorama de los mayores negocios en línea del momento, sino también el crecimiento y la expansión de servicios que son usados por miles de millones de personas en todo el mundo.



Encuentre mañana el especial editorial:

#### La JEP sigue en deuda con las víctimas de violencia sexual

Una iniciativa:

EL ESPECTADOR

Con el apoyo



# Internacional

#### REDACCIÓN MUNDO

Los enfrentamientos entre Israel y Líbano son casi diarios. Apenas el lunes, un ataque del lado israelí mató a dos personas en la localidad de Mais al Yabal, a dos kilómetros de la frontera, y a una más en Ebba, pocas horas después de que Hezbolá llevara a cabo una agresión contra el norte de Israel, en la que dos soldados resultaron heridos. La violencia transfronteriza viene escalando de un tiempo para acá. desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, y eso se ha hecho evidente, por ejemplo, en que el grupo libanés lanzó el fin de semana decenas de cohetes Katiusha, pero también en el aumento de tensiones tras un ataque perpetrado contra los Altos del Golán ocupados, que mató a 12 menores de edad. Además, en los últimos días, Israel aseguró haber eliminado a un líder de Hezbolá, Fuad Shukr, y a Mohammed Deif, jefe militar de las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam, brazo armado de Hamás. Irán, por su parte, prometió vengar el fallecimiento de Ismail Haniyeh, cabecilla del grupo islamista palestino.

Los temores de que se desate una guerra regional crecen cada vez más. El escenario de una guerra amplia, según Janiel Melamed, Ph. D. en seguridad internacional, dependerá del nivel de daño que se ocasione en esta etapa. Para él, que también es docente de relaciones internacionales en la Universidad del Norte, Teherán se enfrenta a un dilema: irse o no a una confrontación directa: "Se estima que la respuesta vendría en coordinación de las fuerzas delegadas en Líbano, Siria, Irak y Yemen. Ahora bien, el actor más fuerte en este círculo es Hezbolá". Hablar de capacidades militares de unos y otros es complejo, al menos así lo confiesa, pues estamos ante enfrentamientos de actores estatales, Israel e Irán, con sus habilidades convencionales para la guerra, y no estatales, con capacidades asimétricas.

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, publicado en marzo de este año, indica que el grupo chíi libanés tiene aproximadamente 30.000 combatientes activos y hasta 20.000 reservas, con fuerzas que principalmente son de infantería ligera, entrenadas para el sigilo, la movilidad y la autonomía. Los cálculos apuntan a que este grupo no estatal, que puede ser el más armado en el mundo, tiene entre 120.000 y 130.000 cohetes y misiles. En una eventual guerra amplia es probable que Teherán restablezca rápidamente el arsenal, que se facilitaría por la presencia de Irán en Siria, sobre todo tras la guerra civil, con la cual se creó un puente terrestre que Hezbolá, el punto de inflexión en el triángulo de confrontación Israel-Líbano-Irán

Los temores de que escalen las tensiones entre Israel e Irán, con el asedio a la Franja de Gaza de fondo y un poderoso Hezbolá en la mitad, están creciendo. Varios países han instado a sus ciudadanos a abandonar Líbano y, a la par, Israel le dio instrucciones a su ejército de que se prepare para

"todas las opciones". Los llamados de venganza y represalia



Proyectiles disparados desde el sistema de defensa aérea israelí para interceptar misiles disparados desde el sur de Líbano. / EFE

hace que las armas viajen directamente desde Irak hacia las manos de Hezbolá.

La mayor parte de las que le pertenecen al grupo están compuestas de proyectiles no guiados de corto alcance, aunque a la par tiene misiles de largo alcance, utilizados desde la guerra con Israel de 2006. También posee cuadricópteros comerciales, drones suicidas, municiones merodeadoras y plataformas más sofisticadas con capacidades de vigilancia y ataque. La pregunta que queda al aire, al menos para los autores de "El inminente conflicto con Hezbolá", es cómo el grupo podría usar esas capacidades en apoyo de operaciones terrestres contra las Fuerzas de Defensa de Israel.

El escenario de una guerra amplia dependerá del nivel de daño que se ocasione en esta etapa. El dilema es si Irán opta por irse o no a una confrontación directa.

En medio de esto, Irán está hablando del deber moral que tiene de castigar a su enemigo por lo que considera su "aventurerismo" y violación de la ley, luego de la muerte de Haniyeh en Teherán, a la par de que busca usar una reunión de emergencia de la Organización de Cooperación Islámica, prevista para el miércoles, para tratar de presionar a favor de un respaldo a sus medidas de represalia. Sin embargo, Jordania, uno de sus miembros, ha pedido descartar una ofensiva. Del otro lado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, les advirtió a los países del G-7 que se podría producir un ataque de Irán contra Israel en un plazo de 24 horas, según Axios. El minis-

#### El llamado de Machado a los militares venezolanos

La líder antichavista y
Edmundo González Urrutia
les pidieron a los militares
y policías, a través de un
comunicado, impedir lo que
consideran un "golpe de
Estado" dado por Nicolás
Maduro, quien, según dicen,
quiere hacer a los efectivos
"cómplices" de esta

operación.
El texto reitera la denuncia de fraude electoral y la "represión" sucesiva a las protestas en contra de la proclamación del líder chavista, cuestionada por buena parte de la comunidad internacional.
Por el comunicado, la

Fiscalía anunció una investigación contra Machado y González por "usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección", entre otros.



tro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por su parte, le dijo al ejército que se prepare para "todas las opciones" ante la posibilidad de una ofensiva. Estados Unidos y Reino Unido, así como Francia y Arabia Saudita, les pidieron a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente Líbano ante el temor de una escalada militar.

Melamed recuerda que la coordinación entre Irán y sus proxies en la región busca, entre otras cosas, que los frentes periféricos, es decir, Siria, Irak y Yemen, además de Líbano, absorban los costos de la guerra, para que así Teherán no lo tenga que hacer directamente: "Estas capacidades fueron desarrolladas durante décadas para ejercer una capacidad de disua-

sión. Por un tiempo funcionó, pero está en entredicho que tenga sostenibilidad en el tiempo". Este eje de resistencia formado por Irán se contrapone con lo que está sucediendo ahora en la región: "Que la eliminación de Haniyeh, actor importante en la causa palestina, arrastre a Irán a sufrir y pagar los costos de una guerra directa. Es decir, se estaría invirtiendo la lógica". Mientras las personas, incluidos civiles, siguen muriendo. De octubre para acá han fallecido 549 libaneses, la mayoría combatientes de Hezbolá, pero también 116 civiles. En Israel y los Altos del Golán ocupados han muerto 22 soldados y 25 civiles. En Gaza, los bombardeos israelíes



#### Así va el tramo 3 del Corredor Verde, sobreviviente a Galán

El tramo 3 del Corredor Verde por la séptima hoy está adjudicado y consta de tres grupos en etapa de preconstrucción: de la calle 99 a la 127 va en 28,8 % en su etapa de preconstrucción; de la 127 a la 183, reporta avance del 46,63 % en esta etapa, y por último están el tramo de la 183 a la 200, más el patio-taller, los cuales juntan 65,08 % de avance.

Se trata de un contrato de \$1,5 billones, de 11,5 kilómetros de longitud. Contempla construir 10,75 kilómetros de ciclorruta, más de 163.000 m2 de espacio público y 268 predios, de los cuales ya se tienen 149. Aún hacen falta 119 predios y \$89 mil millones.

"En este tramo adjudicado encontramos

problemas de diseños, permisos ambientales y hallazgos arqueológicos, entre otros. Por eso un contrato que hoy está en etapa de preconstrucción, que está armonizando los diseños y que debería arrancar en octubre. Analizamos una prórroga porque no dejaron todo listo ni los recursos", señaló el IDU.

**En** este tramo adjudicado encontramos problemas de diseños, redes húmedas y secas, permisos ambientales y hallazgos arqueológicos".

# Bogotá



CAMILO PARRA

parra@elespectador.com 

La movilidad de Bogotá está colapsada por las obras. Esa fue la razón que esgrimió el alcalde Carlos Fernando Galán al revocar la licitación para intervenir la icónica carrera séptima, entre las calles 24 y 99, y, de paso, aplazar hasta 2027 (cuando terminen las obras del metro), una vieja discusión: ¿cómo suplir la necesidad de transporte público masivo en esta vía sin contrariar a quienes rechazan una troncal de Transmilenio? De momento, lo único claro es que su administración también quedará en deuda con laviejanecesidad de hallaruna solución definitiva a los líos de movilidad que padece este corredor.

La situación no sorprende. Desde la alcaldía de Luis Eduardo Garzón a la fecha todos los esfuerzos han fracasado. La única que logró avanzar fue la exalcaldesa Claudia López, que alcanzó a contratar medio Corredor Verde (como denominó su proyecto), entre la calle 100 y la 200. El futuro de la otra mitad, que alcanzó a dejar en licitación, quedó en manos de Galán. Él, pese a que en campaña prometió ajustarlo para lograr concensos, finalmente lo descartó.

Pero no por orden judicial, como les tocó a sus antecesores. Este nuevo revés, según explicó el mandatario, es producto de un análisis en el borde oriental, el cual concluyó que, por ahora, la movilidad no aguanta una obra más. El estudio arrojó que intervenir la séptima entre el Centro Internacional y la calle 99 reduciría la velocidad en la zona hasta en 41 % y representaría un aumento en los tiempos de viaje de hasta 34 %. A pesar de la explicación técnica, hay expertos a los que no los convence.

Uno de ellos es Felipe Jiménez Angel, exsecretario de Gobierno y de Planeación en la administración de Claudia López. Es experto en urbanismo, y señala tres problemas que llegarían con la decisión del alcalde. "El proyecto del Corredor Verde no tenía riesgo legal, cumplía las normas, brindaba espacio público digno y promovía la movilidad sostenible. El proyecto de Peñalosa no lo tumbamos nosotros, fue un juez, al considerar que no cumplía con los requisitos mínimos".

Por otra parte, Luis Angel Guzmán, docente de la U. de los Andes y quien lidera un estudio de movilidad en la séptima, dice que si bien el Centro y Chapinero seguirán personas".



En un día circulan casi 144.341 vehículos, 89.100 peatones y 3.300 biciusuarios. / Jonathan Bejarano

"En 2027 retomaría el proyecto por la séptima": alcalde

### Las consecuencias de seguir aplazando una solución vial en la séptima

A medias quedó el Corredor Verde de la séptima tras la decisión del Distrito de frenar la licitación para los tramos 1 y 2, bajo el argumento de evitar el colapso de la movilidad. Expertos analizan lo que viene para la ciudad.

ha habido movimientos sociales que siempre han "defendido" el corredor, la decisión de parar el provecto beneficia únicamente al 20 % de personas que se transportan en carro. El estudio muestra, en sus resultados preliminares, que en un día típico circulan aproximadamente 144.341 vehículos, 89.100 peatones y casi 3.300 biciusuarios. El 56 % de los viajes en transporte público provienen de zonas de estrato 1, 2 y 3.

"Esperar hasta 2027 es muy tarde para un corredor que se está estudiando desde el siglo pasado. Y más teniendo en cuenta que el tramo 3 (calle 100 al norte) pronto empezará construcción. Mientras tanto,

"disfrutando" de una carrera séptima con un altísimo tráfico vehicular (carros y motos), pésima infraestructura peatonal y mala calidad del aire. Lo único que se salva es la ciclorruta, que, espero, no la quiten".

Por el poco espacio disponible en estos dos tramos habrá que tomar decisiones difíciles y políticamente impopulares si es que la ciudad quiere un corredor para las

Para Jiménez, Bogotá sí daría abasto con la obra de la séptima en simultáneo con las del metro y la avenida 68. "Es una excusa. Proponerle a la ciudad empezar una obra cuando acabe otra es condenar a la ciudad a la inacción". Y agregó: "Bogotá sí puede desarrollar mejores planes de tráfico (PMT) y políticas de desvíos. Cuando se sacó adelante el metro se sabía que el PMT iba a ser complejo. Con la séptima había el compromiso de que la Secretaría de Movilidad y el IDU acompañaran a los contratistas para implementar esos planes".

#### Consecuencias

Así como Claudia López llegó con la promesa de hacer un corredor lleva estancado casi 30 años.

diferente en la séptima, Galán prometió lo mismo con los tramos 1 y 2. Un escenario que vislumbra Darío Hidalgo como un posible déjà vu, es que con las cuentas y el tiempo que tiene la actual Alcaldía la historia de un proyecto fallido podría repetirse por octava vez en 2027, año en el que Galán pretende echar a andar un nuevo proyecto en la séptima. "Vamos a tener dos años de rediseños; si eventualmente se abre otra licitación sería en el tercer año del alcalde, tiempo en el que le puede pasar lo mismo que las anteriores siete oportunidades".

Resultados parciales del estudio de los Andes, indica que dejar "botado" el plan para la séptima afectará también las condiciones medioambientales. Los mapas de calor arrojan que la contaminación en los tramos 1 y 2, en localidades como Chapinero, es más alta que otras zonas de la séptima. "Por el poco espacio disponible en estos dos tramos habrá que tomar decisiones difíciles e impopulares, si es que la ciudad quiere un corredor para las personas y mejorar la habitabilidad. En mi opinión, y los estudios que estamos haciendo van en esa dirección, hay que potenciar el transporte público y la movilidad actividad. Y restringir el uso de carros y motos", analiza Guzmán.

#### ¿Qué hacer?

El Espectador consultó al IDU sobre los planes y tiempos con los que cuenta para desarrollar un nuevo proyecto, pero no obtuvo respuesta. La apuesta en estos años es reforzar la operación de Transmilenio en el corredor y promover el transporte público. No obstante, expertos proponen alternativas.

Hidalgo sostiene que esta será una discusión compleja y es clave mejorar la operación de transporte, pero añade una opción para que el trauma no sea tan duro cuando avancen las obras en la Caracas y el tráfico se vuelve aún más a la séptima. "Hay unas recomendaciones a coto plazo. Ya está diseñada la intersección de la calle 92 con carrera 7, con predios carísimos que se compraron para esa intersección. El IDU podría plantear contratar esta intersección, porque elimina el cuello de botella que existe hoy paravehículos particulares que van hacia la Circunvalar".

Entre decisiones impopulares y un debate que se vuelve abrir, Galán deberá sortear el futuro de la carrera séptima en su tramo más conflictivo, en otro proceso de concertación, que no estará exento de debates, posibles líos jurídicos y la reminiscencia de un proceso que

#### El 6 % de los firmantes de Paz viven en Bogotá

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con corte a junio, el 80 % de los firmantes de paz habitan en las ciudades y en Nuevas Áreas de Reincorporación, Es decir, de los 12.083 excombatientes, solo el 6 % está en Bogotá, un 39 % se concentra en los departamentos de Meta, Antioquia, Cauca y Caquetá, y el 2,1 % en el exterior o pendiente

por reubicar. Desde la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, indicaron que en relación con el punto 3 del Acuerdo (Fin del Conflicto), están trabajando con la Agencia Nacional de Reincorporación, para fortalecer la reincorporación urbana. "Esto se pensó como algo rural, pero cuando la seguridad empieza a ser un obstáculo,

los firmantes empiezan a desplazarse a las ciudades. Por eso hay que tener una ruta de estabilización socioeconómica, para así fortalecer el componente de empleabilidad o emprendimiento urbano, que les permita tener proyectos de vida sostenibles financieramente", aseguró la consejera, Isabelita Mercado.

421 firmantes han sido asesinados en todo el país desde la firma del Acuerdo: Misión de Verificación de la ONU

### Bogotá



GARCÍA **PUERTO** 

magarcia@elespectador.com @\_amariag

Bogotá cumple 486 años y por eso son millones las historias destacables por contar. Cada habitante de esta capital, ya sean nacidos aquí o llegados de otra región, tiene una historia que contar. No por menos se conoce también como la ciudad de las puertas abiertas, la cual durante el trimestre marzo, abril v mavo, se consolidó entre las seis ciudades colombianas con una tasa de desempleo de un solo dígito, pero también es la ciudad en donde florecer es posible a través de la música y la cultura, como le sucedió a los hijos de Pabliny Cardoso y Silvia Beltrán, dos firmantes de paz que conmemoran el 6 de agosto, recordando los sueños que Bogotá hace posible.

Y como la ciudad que recibe a todos, nunca ha sido ajena de dar segundas oportunidades a quienes decidieron optar por la paz, brindando no solo un futuro para ellos, sino para sus hijos. Con la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las extintas Farc, el 18 de agosto de 2022 oficialmente se lanzó el "Coro Hijas e Hijos de la Paz" de Sus hijos hacen parte del Coro de la Paz de la Filarmónica

### Las firmantes de la paz que encontraron una segunda oportunidad

Para Pabliny y Silvia, la capital es una selva de cemento difícil. Cada día es una lucha constante, pero haber estudiado y que sus hijos estén lejos de la guerra y canten a la vida, es el agradecimiento a esta ciudad que las recibió hace 8 años.

la Orquesta Filarmónica, que tiene mayor, que siempre le ha gustado dad Distrital". como objetivo avanzar en un proceso formativo de los niños como símbolo de la firma, reiterar el compromiso de la sociedad civil y ratificar el vínculo que existe entre la paz y la cultura.

Ese es el caso de los hijos de Pabliny Cardoso de 41 años. Madre de Weiner de 19 años, Juan Andrés de 7 y David Sebastián de 5. Viven en la localidad de Usme y todos asisten al coro desde hace 8 años, siendo los primeros en hacer parte del grupo. "En ese momento tenía tantas dificultades, que mi hijo

cantar, me dijo que lo llevara y le dije que sí".

Aunque en su voz se siente un inmenso orgullo por ellos, lamenta que en todo este tiempo no ha podido acompañarlos a los ensayos o presentaciones como quisiera, pues como jefa de hogar, debe llevar el sustento económico no solo para sus hijos, sino a su esposo que tiene una discapacidad física. "Ha sido muy difícil y ellos a veces me reclaman, pero yo me la paso trabajando. Ahorita estoy en el área de gestión de archivo en la Universi-

Pero este no ha sido su único trabajo en estos casi siete años. Pabliny llegó en 2017 oriunda de Planadas, Tolima. La presión de los grupos armados que hacían presencia y el riesgo de que su hijo Weyner fuera reclutado forzosamente, la llevó a tomar la decisión de irse junto a él y su otro hijo a Bogotá. Fue la Terminal del Norte que los vio llegar, pero no recibir de la mejor manera por al menos una semana. "No sabía a dónde coger. Fue un choque. No era consciente de lo complicada que era la ciudad. Lo grande, lo caótica. Y cuando le hablaba a las personas, nadie me paraba bolas y me discriminaban por ser indígena".

Ese proceso de adaptarse a Bogotá lo vivió sola con sus hijos pequeños. Pabliny cuenta que vivían en una pieza o hasta en el piso, y para comer, iba a Corabastos para llevarse los alimentos que pudiera. "A mí no me da pena decirlo, porque hoy le agradezco a Dios el empleo que tengo. Pero el cambio fue impactante. Hoy me da risa, pero en ese momento fueron lágrimas".

Fue entonces que tres meses después-preguntando cada vez más a desconocidos, pues no tenía a ningún familiar o amigo-que llegó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), donde empezó su proceso como firmante del Acuerdo y por ende un sustento para su familia, de la mano de trabajos como aseadora en centros comerciales y venta de artesanías. "Yo hago manillas, aretes y collares en chaquiras. Y le enseñé a mi esposo que es de Antioquia y yo le ayudo a venderle, mientras cuida a los niños".

Pabliny resalta que estos siete años en Bogotá, la vida ha sido difícil, pero a la vez asegura que ama vivir acá. Pues no solo le ha dado la oportunidad de estudiar una carrera como Administración Pública, sino, lo más importante para ella, que sus hijos tengan una mejor vida, lejos de la guerra. "Me da tranquilidad saber que ellos están haciendo lo que les gusta y esa es mi motivación. Ellos son la razón de seguir luchando para que tengan esa niñez que no tuve. Para mí ya es ganancia que los haya sacado de allá y aquí tengan una mejor educación y otros proyectos de vida".

"Aquí pude graduarme de bachiller"

Silvia Beltrán es otra excombatiente a la que su vida cambió por completo luego de la firma del Acuerdo de Paz. Era presa política v el 20 de abril de 2016 salió de la cárcel en Bogotá. Embarazada, de su hijo mayor Milan Urquina, quien ahora tiene 7 años, se enfrentó a una ciudad feroz. "Ha sido muy duro porque uno se crio en silencio y acá todo es bulla, mal ambiente".

Relata que los primeros años fueron muy duros. Su hermana le dio una mano, pero al final, cuando salía y rebuscaba lo del día, fueron incontables las veces que se perdió. "Me equivoca de estación y me tocaba devolverme a pie. Fue una experiencia muy dura. No tenía trabajo porque veían que estaba embarazada. Entonces a mi esposo le tocó venir de Florencia, Caquetá, pero pasamos dificultades por dos meses mientras él encontraba un trabajo estable".

Para sostener el hogar, Silvia trabajó día y noche fabricando peluches y muñecos hasta que logró ahorrar para un negocio de pañalera que actualmente administra. Aunque hay una mayor estabilidad económica, al igual que Pabliny, este sacrificio tampoco le ha permitido poder llevar a sus hijos a los ensayos del Coro de la Paz entre semana. "Milan entró por una compañera. A él le gusta demasiado el piano y la guitarra. Él está muy contento porque aprende y socializa con otros niños".

Aunque la vida no ha sido fácil, Silvia asegura que encontró oportunidades en el estudio y se pudo graduar como bachiller. "Si nos vamos al campo no habría estas oportunidades, ni para mis hijos".



Para muchos firmantes del Acuerdo de Paz, Bogotá ha sido una ciudad de segundas oportunidades / Cortesia

Le cambiaría a Bogotá la estigmatización porque la gente se previene y le cierra las puertas a uno", Pabliny Cardoso, firmante de paz.

Apoyan:



Segunda entrega

### Así se la juegan Bogotá y Cali por proteger la biodiversidad

En Bogotá y el Valle del Cauca hay ejemplos que muestran que es posible construir senderos para proteger la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático.



LISBETH FOG CORRADINE

Una biodiverciudad debe ser capaz de planificar su territorio y gestionar su desarrollo de forma sostenible, teniendo en cuenta la biodiversidad, así como su papel para enfrentar el cambio climático.

Instituciones como CitiesWithNature, la Red global de alcaldes de ciudades uni-

dos en acción para enfrentar la crisis climática (C40), ONU-Habitat y la Red de Biodiverciudades de América Latina y del Caribe -a la que pertenecen 180 ciudades de 17 países de la región—, guían a los tomadores de decisión en programas de planificación urbana amigables con la naturaleza, donde toda la biodiversidad de los territorios, incluido el ser humano, convivan de manera armónica. Es el principio de "Una sola salud", que incluye la salud del planeta, del ecosistema y de los seres vivos que en ellos residen.

Transformando ciudades con la biodiversidad, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, su director general, Hernando García, hace un llamado: "Hoy es el momento de repensar la salud planetaria desde las ciudades... que se comprometan con la sostenibilidad planetaria". Para la región el reto es imperativo en tanto que las áreas urbanas de América Latina y el Caribe albergan el 81 % de la población.

En el libro BiodiverCiudades al 2030.

Para reforzar este llamado basta dar una mirada a la pandemia del covid-19. En ese año Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, aseguró: "No hay un gran misterio sobre la causa de la pandemia de covid-19 —o de cualquier pandemia moderna-. Las mismas actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad también generan riesgos de pandemia a través de sus impactos en nuestro medio ambiente".

Se necesita una revolución educativa que cree conciencia, de acuerdo con la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste, porque "las ciudades no entienden su dependencia de la funcionalidad ecológica del resto del territorio". Ana María Hernández Salgar, consejera sénior de la COP16 de Biodiversidad, que tendrá lugar en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1º de noviembre de 2024, propone "conocer la biodiversidad urbana y sus múltiples beneficios, y poner la naturaleza a trabajar

para la salud, la recreación, los empleos y las oportunidades de inversión urbanos".

La biodiversidad, en el contexto urbano, debe tener "voz y voto" y debe ser vista como una "una socia que promueve la funcionalidad socioecológica urbana, económica, social y cultural, y no como una exigencia para el urbanizador", afirma la arquitecta y urbanista Juana Mariño.

No se trata solamente de hacer un inventario de los árboles de la ciudad, sino entender cuál es su utilidad, qué tipo de beneficios aporta al sistema urbano. Aboga por la necesidad de articular la iniciativa privada y la política pública, y recomienda que cada habitante urbano tenga un vínculo emocional con la biodiversidad.

La bióloga Diana Ruiz, investigadora adjunta del Centro de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), del Instituto Humboldt, también hace énfasis en el trabajo transdisciplinario. "Este es un tema que nos une a todos", dice. El arquitecto que diseña teniendo en cuenta naturaleza; el biólogo que trabaja por conservar la fauna urbana; el planificador, el urbanista, el tomador de decisión, el empresario y el industrial, el ciudadano que habita ese ecosistema". La COP16, cuyo lema es "Paz con la naturaleza", será el escenario ideal para reunir a todos los actores.

\*Este reportaje es resultado de las Becas ColaborAcción de Investigación Periodística 2024, otorgadas por la Fundación Gabo con apoyo de la Fundación Avina.

#### Desde búhos hasta murciélagos: la biodiversidad del parque El Virrey

Las caminatas por el parque El Virrey, en Bogotá, son una lección de biodiverciudad, más aún si los "profes" son la abogada ambiental María Stella Sáchica y el ecólogo y coordinador científico del grupo Ecomunitario, Juan Carlos Caicedo. En un recorrido que empieza en la autopista del Norte hasta la carrera séptima, tomando luego hacia el norte y bajando hasta llegar al parque de la 93 -lo que se llama el Sendero Ambiental Gran Chicó—, uno aprende sobre las plantas que atraen mariposas, abejas y moscas de flor, asiduas visitantes polinizadoras. Se sorprende con los animales que allí habitan —han identificado más de 600 especies, entre ellas cinco de murciélagos-. También con las 64 especies residentes de aves como búhos, jilgueros, golondrinas, cucaracheros y 53 migratorias entre gavilanes, tangaras y reinitas.

Pero lo que más les importa a estos vecinos del parque es entender el papel que cada una cumple en el ecosistema. Desde hace unos 10 años, Caicedo y Sáchica se han dedicado a velar por el parque. Todo empezó con su gran capacidad de observación, así como de paciencia por el alto número de entidades que tuvieron que empezar a contactar. "Ha sido un proceso de pequeños logros tratando de articularlas", dice Sáchica. "El Acueducto porlo que no es ronda es parque; la Secretaría de Ambiente, que autoriza las talas; el Jardín Botánico, que maneja el arbolado; Promoambiental, responsable de recoger hojas y ramas de las podas; Aguas de Bogotá, por la limpieza de las quebradas; Codensa, por el arbolado debajo de las luces; la Secretaría de Salud, por la aplicación de raticidas y la salud pública". Con todas ellas crearon una mesa técnica, en donde insisten que las decisiones de manejo ambiental se tomen informada y coordinadamente.

Caicedo y Sáchica se han encargado de diseñar un paisaje con las plantas y la fauna, y así proponen al Distrito la siembra de especies que benefician la biodiversidad y aumentan la resiliencia climática. Con el apoyo de vecinos, académicos y visitantes que pueden subir información de lo que ven en e-Bird o iNaturalist, producen guías de murciélagos, de mariposas, de aves, de abejas y de plantas a las que se puede acceder con textos y QR en los caminos del sendero. También se han aliado con investigadores colombianos, como las profes de la U. Nacional Guiomar Nates-Parra, experta en abejas, y Yanet Muñoz-Saba, autoridad en murciélagos.

Información y conocimiento es la dupla para proponer, por ejemplo, sembrar fucque estamos en ronda; el IDRD, porque sias, con sus flores tubulares, de rojo llamas, fucsias y uchuvas. En árboles, la solucionar múltiples problemas a la vez".



En El Virrey, los polinizadores se abastecen de una gran variedad de flores. / Juan Caicedo

intenso, para que los colibríes chupen su néctar. "Pero una abejita que no tiene lengua larga no puede entrar allá", explica Caicedo; "ellas necesitan la flor abierta como la margarita o el diente de león". Así, los polinizadores se abastecen de una gran variedad de flores con buena calidad y cantidad de polen y néctar.

Junto con el Distrito han sembrado casi 600 metros cuadrados de jardines para polinizadores como margaritas, lavandas, trébol rojo y blanco, mermelada, lantana,

flor del sauco es polinizada por insectos. Al carbonero llegan abejas y colibríes. "Pero ya no podemos hablar solo de pajaritos y mariposas", enfatiza Caicedo; "Necesitamos resiliencia al cambio climático para mitigar islas de calor, inundaciones, captura de lluvias". Con base en el concepto de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) propone otro tipo de acciones complementarias: "No se trata solo de sembrar árboles o hacer más verde la ciudad, es que esas intervenciones tienen que tocar y ayudar a

MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 / EL ESPECTADOR / 13



















www.elespectador.com/ambiente













Bosque Urbano Parque del Acueducto, en el ecobarrio San Antonio. / Mauricio Sánchez

#### Ecobarrios, barrios con conciencia ambiental en Cali

"Cuando las comunidades se apropian de las soluciones se transforman los territorios", dice Mauricio Sánchez, mientras caminamos por el ecobarrio San Antonio, al occidente de Cali. "Soy uno de los voceros del Comité Ecobarrios de Cali, una organización comunitaria que reúne a líderes de los diferentes territorios que transitan de barrios normales a ecobarrios".

San Antonio es un barrio cuya historia data del siglo XVIII. Su capilla estilo barroco es destino obligado para los turistas. Por sus angostas calles la variedad de restaurantes en sus casonas ofrece diferentes platos del Pacífico colombiano. Seguramente por allí se verán muchos de los participantes a la COP16 de biodiversidad, que tendrá lugar en octubre de este año en Cali.

Ahora se destaca porque muchos de sus habitantes tienen una fuerte conciencia ambiental y siguen al pie de la letra la estrategia de mitigación al cambio climático. Sánchez describe los componentes de un ecobarrio: huertas urbanas; sistemas de compostaje como la Paca digestora Silva que aprovecha los desechos orgánicos; reciclaje; manejo de los residuos sólidos; sistemas de recolección de agua lluvia; ecomercados orgánicos de fin de semana que llevan más de seis años ofreciendo productos generados por la comunidad. "O sencillamente poner un baldecito y recoger el agua lluvia".

Con el apoyo de la Corporación Bioparque, el ecobarrio San Antonio diseñó una ruta pedagógica ambiental con 14 estaciones que une a cinco barrios "para que la gente reconozca los servicios ambienta-

desde su cotidianidad a transformar y a ser más sostenible en su manera de vivir en la ciudad", explica Sánchez. "Es que está en manos de todos ser resilientes y transformar el mundo en el que vivimos".

Uno de los logros que más enorgullece al ecobarrio es la Ecoescuela Santa Librada sede Carlos A. Sardi, cuyo proyecto educativo institucional incluye la educación ambiental de manera transversal.

Así, los 300 niños aprenden sobre medio ambiente en todas las clases, pero además son los responsables de que crezcan las hortalizas en sus huertas, de mantener las composteras para contar con abono orgánico, así como los sistemas de recolección de agua lluvia y los paneles solares. "Esos niños van a ser ciudadanos sostenibles", concluye Sánchez; "son ciudadanos que ya ven el mundo con otros ojos".

El Bosque Urbano Parque del Acueducto es el "corazón" del ecobarrio San Antonio. Con dos hectáreas y media, el visitante disfruta de un lugar que otrora fue una gran hacienda y desde comienzos del siglo XX los campesinos que llegaron provenientes del sur del país sembraron semillas de árboles que hoy conforman un ecosistema rico en biodiversidad. "Es una historia que reconoce las historias sociales y ambientales de los territorios", concluye Sánchez; "Este es un bosque creado con conciencia ambiental".

Desde finales de 2017, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) se ha encargado de apoyar a la comunidad con capacitaciones, fortalecimiento de negocios verdes locales y medición de huellas de carbono, les que existen en el territorio y aprenda hídrica y del índice de resiliencia urbana.

#### Yumbo, un eje industrial con potencial ambiental

Yumbo, en el Valle del Cauca, la tercera ciudad industrializada del país luego de Barranquilla y Bogotá planea un futuro sostenible con un sector industrial que se adapta para albergar la biodiversidad que la rodea y un sector político que propone la conservación de áreas prioritarias. Entre ellas microcuencas, cerros con sus bosques (Cerro La Estancia, Las Cruces y Bermejal), el complejo de humedales (Platanares, Higuerón y Pelongo) asociados a los ríos Cauca, Cali y Arroyohondo, pero también para los espacios públicos, ecosistemas urbanos que inician su transformación hacia una ciudad sostenible y sobre todo, resiliente.

Parecería paradójico pensar que, una ciudad industrial que le aporta 9.3% al Producto Interno Bruto del departamento, cuenta va con 35% de su territorio declarado zona de protección. "El esfuerzo de Yumbo implica la conciliación entre la competitividad y la producción industrial y la mejora y protección de la biodiversidad local", de acuerdo con Ana María Vicente-Álvarez, de la Fundación para el Desarrollo Industrial de Yumbo. "Somos conscientes que hay que balancear esa gran productividad del Valle con la conservación, desde una mirada andina y pacifica".

Yumbo cuenta con un conglomerado de más de 500 industrias - Propal, Bavaria, Postobón, Cartón de Colombia, Good Year, Cementos Argos, Parmalat, Johnson & Johnson, entre otras - en cinco sectores principales: químico y farmacéutico, alimentos, minería, pasta de papel, ropa y calzado.

Con la estrategia Yumbo distrito energético, la ciudad le apuesta a la sostenibilidad, la tecnología, la articulación institucional, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la educación, de acuerdo con Andrés Pérez Zapata, director del Departamento Administrativo de

Planeación e Informática. En alianza con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y el sector privado, Yumbo ha puesto en marcha proyectos de descarbonización y descontaminación del sector productivo industrial empresarial, tratando los vertimientos y apoyando el urbanismo sostenible, como la cicloinfraestructura que una vez terminada "reducirá tres millones de toneladas al año de CO2", según Pérez.

Otro de estos proyectos propone diseñar unos corredores ecológicos que inicien en la Reserva Forestal de Dapa y lleguen hasta el río Cauca, como un clásico ejemplo de Soluciones basadas en la Naturaleza, (SbN), con lo cual se lograría un balance entre la productividad y lo ambiental. "Lo que vamos a hacer es traer la biodiversidad de la reserva Dapa Carisucio, bajarla por Arroyohondo introducirla en la zona industrial, llevarla al río Cauca v conectarla también con el corredor de Amaime que sube hasta las Hermosas. Así lograríamos una conexión de Pacífico hasta zona Andina", explica Vicente-Alvarez.

Los desafíos están principalmente en el manejo de las plantas de tratamiento industriales, la gestión de los Residuos Sólidos de Construcción, la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), temas en los que algunas industrias ya tienen acciones para reducir la contaminación.

A través del programa Gestores de Transformación, "la ciudadanía también tiene voz", resalta Pérez. Líderes y lideresas locales investigan en los saberes ancestrales pistas para un manejo ecológico del territorio. Este componente social tiene su pilar en la Ciudad cuidadora, que además crea rutas de biodiversidad y genera proyectos para preservar los acuíferos. "Hay un compromiso enorme, pero el reto es la articulación institucional", remata.



Yumbo le aporta 9,3 % al PIB del departamento. / Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo



8 DE AGOSTO, 8 P.M. TEATRO MAYOR

### **Ballet Nacional** de Colombia de **Sonia Osorio**

ALIADO TRANSVERSAL Bancolombia COGESTOR PRIVADO

EL ESPECTADOR

Dirección

Silvana Obregón Osorio

Martín Vieira Obregón

PULEP BOQ375

# Música

Entrevista con el compositor

### Juan Muñoz y su grabación en tiempo récord junto a Camilo

Tuboleta: WWW.TEATROMAYOR.ORG

Mientras Camilo y Evaluna esperaban el nacimiento de Amaranto, su segunda hija, el compositor Juan David Muñoz Avilés trabajó con ellos en algunas canciones de "Cuatro", el más reciente disco de Camilo. En entrevista para El Espectador, Muñoz cuenta detalles de su colaboración con el artista, de su forma de componer y de su vínculo con uno de los cantantes que refresca la industria.



MATEO MEDINA **ESCOBAR** 

mmedinae@elespectador.com @tamdemes

Después de 17 años de buscar su camino en la industria musical, entre la producción, la ingeniería de sonido y los instrumentos, Juan David Muñoz Avilés optó por la composición. Lleva cinco años de lleno. "Como zapatero a sus zapatos. Si me gusta y soy bueno en eso, pues explotémoslo", dijo Muñoz en entrevista con este medio. El colombiano, que reside en Florida, EE. UU., participó en el álbum Cuatro, de Camilo, trabajo que preparó mientras esperaba la llegada de su segunda hija junto a su esposa Evaluna Montaner.

El álbum, que se estrenó el 23 de mayo, tiene dos canciones con la composición de Juan Muñoz. De hecho, son las dos que lideran el número de reproducciones: Una vida pasada y PLIS. "A Camilo lo conozco hace 13 o 14 años. Cuando él se ganó el Factor X coincidimos en la academia EMMAT. Fuimos amigos bastante tiempo, pero nos colaboramos solo hasta después de que me gradué. Fue por muy corto tiempo e hicimos unas canciones superlindas que nunca salieron", recuerda el compositor.

Juan Muñoz y Camilo se distanciaron cuando el segundo se fue a vivir fuera del país. El compositor continuó su carrera profesional después de estudiar en la EMMAT, en Bogotá. Estudió producción e ingeniería de sonido en la Universidad Full Sail en Estados Unidos. Regresó al país por Juan Muñoz, compositor

un tiempo para después ubicarse nuevamente en Florida.

"Quería más oportunidades y mis amistades también se estaban viniendo a trabajar acá", explica Muñoz, quien se reencontró con Camilo durante sesiones y trabajos con amigos en común. El compositor descubrió su camino después de probar varias facetas dentro de la industria musical. "Siempre fui instrumentista. Me gusta mucho tocar la guitarra y a medida que iba avanzando en la teoría musical empecé a desarrollar un oído y una cierta voz. En ese momento también me gustó cantar y escribir canciones".

Muñoz se dio cuenta de que se desenvolvía mejor en la composición. Crear canciones e historias para entregárselas a alguien más. "Hice mi carrera musical contemporánea. Estudié mucho la guitarra, tuve mi banda y quemé esa etapa de ser instrumentista y de tocar en vivo. Como que ese callo ya lo tengo. Pero a medida que fui definiendo mi personalidad, terminé siendo un poco más introvertido, ya me gustaba más meterme en el estudio v estar detrás escribiendo".

El compositor también compartió cómo llegó a la música en primer lugar. "Soy el único

A medida que fui definiendo mi personalidad, terminé siendo un poco más introvertido, ya me gustaba más meterme en el estudio y estar detrás escribiendo".

músico de mi familia. Todos son arquitectos o ingenieros. Creo que la vena artística viene de mi abuela, que aunque no alcancé a conocerla, me contaron que fue una gran pianista y acordeonera de música clásica y tango". Muñoz nació en Cali "por accidente", pues su familia vivía en esa ciudad por un contrato laboral que tenía su papá en la época.

"En un momento también vivimos entre Popayán y Cali. Me la pasaba en carretera y siempre escuchamos casetes de música que en ese tiempo era Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang, Madonna, mucha salsa, Juan Luis Guerra y 4.40, que era lo que más me gustaba". Además de la salsa, el compositor se considera un seguidor acérrimo del merengue. También suele escuchar música de otros artistas, como del bogotano Andrés Cepeda y del estadounidense John Mayer.

#### La colaboración con Camilo

Para su cuarto álbum, el artista invitó a Muñoz para que participara. "La primera canción que escribimos fue Una vida pasada. Nació cuando nosotros nos sentábamos a parchar, pedíamos una comida al estudio que tiene en su casa. Lo que siempre hacemos en una sesión es hablar de lo que queremos y empezamos a botar ideas". Los dos músicos coincidieron en plasmar una historia de amor.

"Intento siempre colaborar con el artista. Ahora siento que los artistas se están preocupando mucho más por estar involucrados en la parte creativa de las canciones. También siento que el público conoce más sobre cuál es esa figura del compositor. Ya saben que un artista no necesariamente tiene

compositor dejó de ser este poeta que está dentro de una torre oscura escribiendo canciones. Eso ya está mutando y se convirtió más en un trabajo colectivo, donde el artista busca al compositor, y el compositor busca artistas o productores para crear. El compositor ahora se está volviendo en un canalizador de las historias que tiene un artista por contary lo plasma de una forma en la que tal vez ellos no son muy hábiles".

Con Camilo, Muñoz quería contar la historia de una persona y su dolor al dejar a quien ama. Una vida pasada fue grabada por Camilo y el mexicano Carín León en tiempo récord. El cantante colombiano fue invitado por Kany García a un contró con León a quien le propuso grabar la canción. El mexicano aceptó de inmediato, pero comenzaba una gira y tenía poco tiempo disponible. "En seis horas debíamos tener el estudio listo, porque Camilo nos llamó como a las 2:00 a.m. Ellos aterrizaban y grababan de una las voces. Al día siguiente debía estar listo el set para hacer todo el video, porque Carín y adebía irse. Lo hicieron todo en menos de 30 horas", aseguró el compositor.

La otra canción que hicieron juntos fue PLIS, grabada por Camilo y Evaluna. "Decidimos escribir sobre la inocencia del amor. Cuando una persona ve todo en un filtro rosado, que todo es hermoso, cuando te tragas tanto de que escribir sus canciones (...) El cierto en Puerto Rico, allíse encon- una persona que no te importa



Juan Muñoz nació en Cali, Valle del Cauca. / Daniela Cerquera

#### La bienvenida de la segunda hija de Evaluna y Camilo

La pareja de músicos, conformada por la venezolana Evaluna Montaner y el colombiano Camilo Echeverry, la semana pasada anunciaron el nacimiento de Amaranto, su segunda hija.

Los cantantes hicieron una publicación en sus cuentas de Instagram el pasado 1º de agosto. Allí se ve cómo descansan con

su bebé recién nacida e índigo, su hija mayor.

"Amaranto, todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida", escribió la pareja.

"Llegó mi amada Amaranto y mi

corazón explota de ilusión", dijo el padre de Evaluna, el cantante Ricardo Montaner.

La madre de la cantante, Marlene Rodríguez, también escribió un mensaje para la bebé: "Gracias Señor por la llegada de Amaranto. Tú mi Señor, el dueño de toda la creación, me das este regalo. Eres hermosa mi amada bebé. Bienvenida".

Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre". Camilo y Evaluna



Con Camilo tuve la bendición de estar presente cuando se grabaron las congas, los timbales, los vientos y todos los arreglos. Fue una experiencia muy enriquecedora".

Juan Muñoz, compositor

nada más". Al inicio no sabían que las canciones estarían enmarcadas en los sonidos tropicales como la salsa, pero a medida que fuera haciendo la primera canción se dieron cuenta de que ese era el estilo en el que querían enmarcar todo el disco.

"Fue una experiencia diferente, porque ya no dependes de tanta gente para que una canción salga. Es un poco más personal. Además, venía de un tiempo de hacer música con personas del género urbano, que la creación se hace más en el computador. Como músico te hace falta el tocar un instrumento, sentarte al otro lado de un estudio a grabar guitarras, que todo sea orgánico. No simplemente depender de una máquina. Con Camilo tuve la bendición de estar presente cuando se grabaron las congas, los timbales, los vientos y todos los arreglos. Fue una experiencia muy enriquecedora".

Juan Muñoz también ha colaborado con artistas como Juliana Velásquez, Andrés Parra, Valeria Sandoval y otros artistas emergentes que residen en Florida, entre ellos César Pinzón. El compositor trabajó recientemente con Lucas Arnau, quien también lanzó un disco recientemente.



190 hectáreas de mangle restauradas en Colombia

Un aporte del Grupo Empresarial Argos para la restauración de los ecosistemas estratégicos en Colombia

Una iniciativa











Respalda

#### EL ESPECTADOR

El Espectador trabajará en bien de

la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos.
Productor general: Élber Gutiérrez Roa.
Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

# A medio camino

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

EE

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

# Opinión

### Sí, peajes y diésel tienen que subir

OS PEAJES Y EL DIÉSEL DEBEN SUBIR de precio. Aunque los reclamos del gremio de transportadores son comprensibles, sus cálculos no corresponden a la realidad económica del país. No hay motivos para que los impuestos de los colombianos sigan subsidiando la gasolina de unos cuantos ni para que el dinero necesario para el mantenimiento de vías quede en entredicho. Las amenazas de quiebra parecen desmedidas: si el modelo de negocios no resiste pagar precios justos, es momento de ajustarlo. Ya que el Ministerio de Hacienda se está apretando el cinturón, debe continuar con una de las medidas más razonables en términos de manejo de la economía.

Estamos bajo amenaza de paro de transportadores. Hay dos razones. La primera es que los peajes acaban de subir en un 4,64 %, pues llevaban congelados un año y no han sido ajustados para responder a la inflación de 2023. Ese incremento, por cierto, es solo la mitad de lo que se necesita para que no haya déficit. La segunda razón es que el Gobierno Nacional viene repitiendo que es inminente el aumento de los precios del diésel, y que de hecho ya entró en vigencia una medida que lo incrementa para las empresas más grandes. Esto, dicen los transportadores, equivale

a entrar en riesgo de quiebra.

Por ejemplo, en entrevista con RCN Radio, el presidente de la Cámara Intergremial de Transporte, Alfonso Medrano, utilizó términos apocalípticos. "Los transportadores no pueden asumir los costos que ellos (Gobierno) quieren porque va a ser la quiebra total del sector, siendo el motor de la economía en el país", señaló. Y agregó una ilustración: "Si un empresario o generador de carga no me puede subir el valor del 60 % del diésel, yo no lo puedo asumir porque estaría quebrando. Entonces, ¿para qué mando mi camión cuando realmente no me van a pagar lo que voy a consumir?".

Sin embargo, hay argumentos de peso para el ajuste. El más persuasivo lo da el hueco que produce el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Si el diésel no se toca, tendremos un déficit de \$12 billones. Es decir, plata de los impuestos de los colombianos que se va en subsidiar el transporte. ¿Es esa la mejor manera de

El aumento al precio de los peajes y al diésel, aunque pueden ser medidas impopulares, son necesarias para una mejor realidad financiera nacional".

invertir los recursos públicos? ¿No sería preferible pagar el precio internacional, que los costos se ajusten a esa realidad y destinar el dinero a otros rubros más urgentes?

Sobre el temor a la inflación, las cuentas del Gobierno también apuntan a que su efecto no es tan directo como señalan los transportadores. En entrevista con **El Espectador**, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ofrece el raciocinio. "En el cálculo que tenemos, el aumento del precio del diésel en la inflación es diluido e indirecto (...) porque va a los costos del transportista, y en cuánto afecta eso el precio de lo que transporta. El imaginario de ellos ha llegado al punto de decir que el precio del huevo es 80 % diésel. Mejor dicho, las gallinas no comen: las gallinas solo se alimentan de diésel". Más allá de la imagen vistosa, el análisis tiene sentido.

Lo mismo ocurre con los peajes. La suspensión del aumento a los precios hace insostenible el mantenimiento de las vías, además de que para las vías concesionadas eso hace parte de su financiación y, de nuevo, es un costo que los impuestos tienen que pasar a cubrir. Para garantizar una Colombia interconectada se necesitan recursos mínimos. Es, de nuevo, un principio realidad. Cuando la economía está tan apretada, hay que cuidar dónde se invierte. Tener los peajes bajos no es la forma de hacerlo sostenible.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

#### Petro media por Colombia y Venezuela

CRISTINA DE LA TORRE



LOGRERA, OBTUSA, ACOMODATICIA, no ha faltado en nuestra extrema derecha quien asimile el presidente Gustavo Petro al timador y sanguinario Nicolás Maduro. "Para allá va este castrochavista", infieren algunos del osado papel de mediador y de la prudencial distancia que en ello asume él para evitar que la represión termine en genocidio. Para facilitar una transición pacífica en Venezuela abriéndole a la dictadura acorralada una válvula de escape, presupuesto vital en cualquier negociación.

Y para ahorrarle a Colombia severos perjuicios. Primero, el alineamiento de ese gobierno con los grupos armados que negocian la paz, tras 25 años de oficiar como garante y anfitrión de las conversaciones. Segundo, volvería a cerrarse el comercio con Venezuela, que favoreció siempre a Colombia y este Gobierno restauró, con prometedores resultados para nuestros exportadores. Tercero, naufragaría el control binacional de 2.217 kilómetros de frontera, a medias logrado en estos dos años: se desbordaría en las regiones fronterizas toda la batería de abuso de migran-

tes, de crímenes y economías ilegales, narcotráfico comprendido. Cuarto, tendría Colombia que multiplicar a marchas forzadas su capacidad para acoger a derechas una nueva oleada de migrantes venezolanos; con estatuto de protección, regularización, integración y acceso a los servicios del Estado.

La sorpresiva disposición de Maduro a dialogar respondería a la protesta heroica de los venezolanos, la base chavista al mando, contra el fraude; a la presión del mundo; a la exigencia de Petro, Lula, López Obrador y Boric de respetar la decisión soberana del pueblo, recontar votos, actas en mano y veeduría internacional, y de parar la matanza. Se contempla una salida negociada por diálogo directo entre Maduro y González. Y, en la sombra, el memorando de entendimiento suscrito en septiembre en Catar, que plantea libertad de los presos políticos, observación internacional del proceso electoral y levantamiento de sanciones al país. Con mil detenidos y 19 muertos en sólo una semana, con la pérdida de apoyo popular en las urnas y en las calles, con la unificación de la oposición, tal vez no le queden a Maduro otras opciones.

Sí, lo que pase en Venezuela será decisivo para las negociaciones de paz en Colombia. Y no sólo porque fuera ese país refugio de armados colombianos, sino porque éstos son ahora binacionales. El ELN puja por imponerse como poder en armas a ambos lados de la frontera, y un cambio de gobierno en Venezuela alteraría la dinámica en los diálogos de paz. Para Otty Patiño, alto comisionado de Paz, la falta de legitimidad del gobierno de Maduro golpea su función como garante y facilitador: no habría ya mesa de negociación en Caracas.

El fiscal general de Venezuela amenaza con cárcel hasta por 20 años a quien proteste por el resultado electoral y obstruya vías públicas. 700 de los 1.000 detenidos serán juzgados por terrorismo. Diego Molano, ministro de Defensa de Iván Duque, declaró en mayo de 2021 que bloquear una vía es terrorismo. Era licencia para matar, dijo César Gaviria. En efecto, en sólo dos meses de ese año hubo 75 asesinados en las calles (ONG Temblores e Indepaz). La CIDH denunció uso excesivo de la fuerza contra manifestantes v criticó la calificación de terrorismo al bloqueo de vías en las protestas de Colombia. Iván Duque aboga ahora por los millones de venezolanos "que arriesgan sus vidas en las calles" y denuesta la "persecución y represión por militares y policías" contra el pueblo venezolano. Ver para creer. De tanto rasgarse vestiduras, desnudan nuestros mentores de la derecha todo el cobre. Grotesco su intento de apropiarse épicos pronunciamientos de la multitud, como este del 3 de agosto en Caracas.

Cristinadelatorre.com.co

#### Cándida



#### Presidentes venezolanos

MACROLINGOTES ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ



HACE UNOS AÑOS ESCRIBÍ SOBRE LOS presidentes venezolanos. Recuerdo esa columna para reiterar que ese país no se ha caracterizado por tener gobiernos democráticos. Desde los primeros años de su república (1810-1813) fueron presidentes Cristóbal Mendoza y Francisco Espejo, el segundo de ellos apenas estuvo 20 días. Le entregó el poder a Francisco de Miranda, quien lo man-

tuvo durante 92 días. Después vendría Bolívar que, si bien ostentó el título de presidente, prácticamente no lo ejerció. Desde 1821, el jefe supremo de Venezuela fue el general José Antonio Páez. El 9 de febrero de 1835 eligieron a José María Vargas, el primer presidente civil, pero antes de cumplir tres meses presentó renuncia, pero no se la aceptaron. Continuó, pero los militares lo expulsaron del país. Ejercieron luego los vicepresidentes Andrés Narvarte y Carlos Soublete. Gracias al apoyo de Páez llegó a la Presidencia José Tadeo Monagas a través de un proceso electoral amañado, y con él se inició un larguísimo período de demagogia y despotismo.

Cipriano Castro, militar, quien llegó al

poder con el apoyo de Juan Vicente Gómez, viajó a Europa en 1908 para operarse, pero, aprovechando su ausencia, su compañero de batallas, se quedó con el gobierno desde el 19 de noviembre de 1909 hasta su muerte, el 17 de diciembre de 1935.

En un intento por llegar a la democracia eligieron presidente a Rómulo Gallegos en 1947, pero lo derrotaron a los nueve meses. Asumieron varios generales. Solo en 1958 se iniciaron los gobiernos democráticos que eligieron a los adecos y copeyanos: Betancourt, Leone, Caldera, Carlos Andrés Pérez, Herrera Campins, Jaime Lusinchi y nuevamente Caldera, quien le entregó el poder a Chávez, hasta nuestros días. Los vecinos no han Madurado.

#### "La mujer incierta"

AURA LUCÍA MERA



"LA IMPORTANCIA NO ES LO QUE hacemos de nosotros, sino lo que hacemos nosotros mismos con lo que hicieron de nosotros" (Jean-Paul Sartre).

Piedad Bonnet, en La mujer incierta, llega como una bomba explosiva. Rompe tabúes. Quita máscaras. Hurga llagas. Remueve recuerdos. Toca temas intocables. Cuestiona pudores ancestrales. En un ejercicio de introspección y de revisión y ordenamiento de lo que eran partículas sueltas de su vida.

Me llega por correo con una dedicatoria que me toca el alma. Sin saber todavía que cada página me va a sacudir como un tsunami. Flashbacks de recuerdos, de sensaciones, de temores, rebeldías, terrores. Mientras Piedad comparte sus espacios interiores y su corazón, a mí me taladra los míos.

Qué honestidad. Qué generosidad de espíritu. Su historia única e intransferible también es la nuestra, de mujeres de generaciones anteriores, la mía, la suya, la de millones de mujeres que se atrevieron a rebelarse ante arquetipos para buscar y seguir su verdad, ese único patrimonio que tenemos y que tantas y tantas y tantas no logran encontrarlo ni defenderlo.

No quiero ser spoiler, solo les comparto que en dos días, como en el juego de OA, "sin moverme, sin reírme, sin hablar", terminé el libro y quedó subrayado, manoseado, con las páginas dobladas, usado.

Le escribo un mensaje diciéndole que su libro me ha llevado a revivir cosas que creía tenía sepultadas, a preguntas que juré nunca me volvería a hacer, a sentir de nuevo cosas que va descansaban en paz en lugares remotos de mi memoria, a revivir esa rebeldía desde la infancia que me llevó a mandar todas las cosas y normas al carajo, a esa angustia remota que me empujaba a buscar la libertad sin normas, a las arqueadas solitarias para salir de temores y rechazos, a volver a oler ese "aroma" rancio de las monjas, a sentir que Dios me hacía señas desde los vitrales de la capilla del colegio para llamarme, y yo me negaba convencida de mi pecado mortal y de culpa.

Esos silencios pesados, ese mirar a los "hombres" con una mezcla de pánico, deseo y asco porque nos habían enseñado que "eran peligrosos", la "regla", las "tetas", "los espermatozoides", "el órgano". "No se toquen, sus cuerpos son el hogar del Espíritu Santo".

Los enamoramientos que se quedaron anclados en el romanticismo porque lo corporal era feo. El matrimonio que se hace trizas por "no cumplir el débito".

En fin, tantas cosas. Piedad, con este libro, logró ya remontar el vuelo como el águila, imparable, fuerte. Se reconoció en todas las mujeres que ha sido y seguirá siendo, armando ese rompecabezas infinito que somos desde el nacimiento hasta la muerte.

No es un testimonio ni femenino ni feminista. Es un compartir salvaje y crudo, tierno y lleno de humor. Un parto emocional y honesto que abre ese camino complejo que muchos seres no se atreven a compartir.

"La que me ha pedido aparecer en estas páginas es sobre todo *La mujer incierta*, una que sigue existiendo dentro de mí, debajo de todas mis capas. Pero hay otras, algunas de las cuales no aparecen aquí o no aparecerán jamás".

#### Chócolo



#### ¡Por favor! #ALaMesaYa

PAZAPORTE GLORIA ARIAS NIETO



A LAS 12:02 A. M. DEL 4 DE AGOSTO NAVEgué por chats, noticias y redes, y no encontré nada que me despejara el desconsuelo.

Otra vez llegamos a ese punto horrible en el que es más fácil conseguir balas que argumentos, y no podemos ser adversarios políticos, sino enemigos en guerra. Luego de dos años de esfuerzos inmensos y de avances nunca vistos, a las 12 de la noche del sábado 3 de agosto venció el plazo para la prórroga del cese al fuego bilateral y transitorio entre el Gobierno colombiano y el ELN.

Iván Cepeda y Vera Grabe, jefes de la delegación del Gobierno, de verdad han sido heroícos, y tocaron todas las puertas posibles en la búsqueda de fórmulas que permitieran volver al diálogo, preservar la mesa y prorrogar el cese al fuego. Ellos saben el impacto desolador que tendrá en las comunidades la reactivación de la confrontación armada. Encontraron el respaldo de Naciones Unidas, iglesias, defensores de paz, movimientos nacionales e internacionales, sindicatos, organizaciones de víctimas y plataformas de DD. HH. que no se resignan a que la "Crónica de una muerte anunciada" más parezca el título de un destino, que de una novela. Algunos sectores de la sociedad y del Gobierno se han preguntado si el ELN tiene realmente voluntad de paz, y culpan a la guerrilla de haber violado acuerdos; la insurgencia -por su parte- acusó al Gobierno de perfidia (crimen de guerra que utiliza el engaño para obtener una ventaja).

Así las cosas, con la mesa congelada y el acuerdo del cese vencido, urge comprender que en medio del fuego cruzado lo que hay no son teorías, sino seres humanos, que no tienen por qué pagar las consecuencias de la arrogancia ajena, de los negocios ilícitos y de un Estado históricamente ausente en la Colombia olvidada.

Bajémonos todos de la vanidad y de los odios arcaicos. No se trata de ganar el pulso, ni de seguir abriendo la grieta entre vencedores y vencidos, porque por esa grieta caen los más vulnerables, los que en vez de armas empuñan azadones. De lo que se trata ahora es de encontrar los mecanismos más eficientes y menos traumáticos para preservar lo acordado. Habrá que ser lo suficientemente firmes y lo necesariamente flexibles para salvar los 28 acuerdos, construir lo que falta y lograr la

¿Quién pierde cuando se rompe un proceso de paz con una guerrilla? El pueblo. ¿Quién pone la cuota más alta de sacrificio? El pueblo". protección de las comunidades.

¿Quién pierde cuando se rompe un proceso de paz con una guerrilla? El pueblo. ¿Quién pone la cuota más alta de sacrificio? El pueblo. ¿A quién juran amparar nuestras autoridades? Al pueblo. Es el pueblo, el manoseado por campañas y consignas, el mismo que ejércitos legales e ilegales dicen defender, el que sale más castigado, y esa realidad nos debe movilizar por la paz.

Ante el hecho cumplido del fin del cese al fuego, la población civil de los territorios (léase Arauca, Norte de Santander, Bolívar, Chocó, Antioquia, Cauca, Valle y Nariño) será la más perjudicada. Volverán las bajas militares y las bajas de guerrilleros. Volverán los ataúdes envueltos en banderas patrias, y los cuerpos mutilados. Y desde aquí invito a que nadie se resigne a que ese sea nuestro destino.

Mientras tenga vida seguiré insistiendo en la necesidad de proteger o reconstruir las soluciones negociadas, y pierden su tiempo quienes intentan venderme un bombardeo como el elíxir que curará nuestros males.

Mecesitamos que los delegados vuelvan #ALaMesaYa y con los espíritus desarmados. Llegaron más lejos de lo que nunca se había llegado y no vamos a desperdiciar lo que lograron. No vamos a dejarlos solos ni estamos dispuestos a que la guerra y los narcisismos dinamiten el camino recorrido. ¡Por favor! #ALa-MesaYa porque aquí la demora no se mide en tiempo, sino en muertos.

Gloria.arias2404@gmail.com

#### EE 18 /

#### La primavera venezolana



LA PROTESTA POPULAR Y LAS CONcentraciones masivas en Caracas y otras ciudades de Venezuela son un testimonio de la unidad, valentía y fuerza del pueblo venezolano en la reivindicación de su derecho a la libertad. La determinación y el liderazgo de María Corina Machado representan elementos novedosos en esta resistencia, que trasciende lo político para abrazar también lo moral y espiritual.

Los eventos en Venezuela me han traído a la memoria los de la Primavera Árabe. El acontecimiento que desencadenó la revuelta popular en África del Norte fue la inmolación de un vendedor ambulante tunecino, el 17 de diciembre de 2010. Aquel hombre se prendió fuego en protesta por la confiscación de su puesto de frutas y verduras. Ese

acto desesperado desató una protesta popular que terminó inspirando a los egipcios. En enero de 2011, cientos de miles de personas se congregaron en la plaza Tahrir, en El Cairo, exigiendo la renuncia del presidente Hosni Mubarak. Después de casi tres semanas de protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, Mubarak renunció el 11 de febrero de 2011.

¿Qué lecciones podemos aprender para Venezuela? Primero, las causas de la revuelta popular son similares. En Egipto, como hoy en Venezuela, la desigualdad económica, la corrupción endémica en el gobierno, la falta de libertades civiles y la represión violenta son los factores sociopolíticos que despertaron la protesta masiva. El fraude electoral en Venezuela es solo la gota que colmó el vaso. La perseverancia en la presión popular es un factor fundamental para lograr derribar un régimen; demuestra que un pueblo ha encontrado la confianza en su poder para provocar la caída de una dictadura. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela; nunca la confianza en su propia capacidad de derrumbar a Maduro fue tan sólida.

En Egipto, como hoy en Venezuela, las redes sociales cumplieron un papel crucial en la organización de la resistencia. Además, las imágenes de las protestas y de la violencia estatal se difundieron a nivel internacional, generando solidaridad global y presión sobre el régimen. De igual manera, estamos viendo el respaldo y la convocatoria de la diáspora venezolana en todo el mundo, que está llevando a cabo manifestaciones. Esto también ocurrió en el caso de Egipto. El conjunto de estas dinámicas presionará a los gobiernos internacionales a condenar la represión que el régimen de Maduro está implementando, forzándolo a moderarse. Es el conjunto de estas presiones, alimentadas por la protesta masiva y persistente, lo que finalmente romperá los pies de barro del tirano Maduro y su régimen. Como escribió Gene Sharp en su famoso libro De la dictadura a la democracia: "Frente a una fuerza fuerte y autosuficiente, con una estrategia sabia, una acción disciplinada y valiente, y una fuerza genuina, la dictadura acabará desmoronándose".

Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

#### Cartas de los lectores

#### Dos años de Gustavo Petro

Les voy a ser muy sincera. Voté por Gustavo Petro para llegar a la Presidencia de Colombia porque creía (y sigo crevendo) en la necesidad de un cambio. Pero mirando el panorama, mirando lo que ha pasado con la paz total, me siento bastante conflictuado.

Para empezar, la paz total ha demostrado ser una ilusión que está en riesgo de convertirse en espejismo. Aunque el Gobierno ha hecho muchísimos intentos para negociar con grupos armados y resolver conflictos históricos, lo que no es fácil, pues en la prácita es claro que la violencia no ha disminuido, sino todo lo contrario. Basta con mirar las estadísticas de homicidios y desplazamientos forzados. Me temo que las mesas de diálogo con grupos guerrilleros y bandas criminales, lejos de consolidar la paz, causan escepticismo y desconfianza. Es sencillo: mientras siga ocurriendo la violencia, no habrá paz.

Si en la paz no escampa, en lo económico tampoco para de llover. Uno no puede ver las cifras del sector de la construcción y sentir que el Ministerio de Vivienda haya hecho un buen trabajo. Si eso se una a la reforma tributaria, que nos va a apretar a partir de las próximas semanas a la clase media, es desolador. Por cierto: la promesa de una reforma agraria se quedó en nada. Van muy lento y se les acaba el tiempo.

Como si no fuera suficiente, la corrupción. A pesar de que el presidente tiene una agenda anticorrupción, y le creo las buenas intenciones, el mal manejo de los recursos ha sido evidente. ¿Cómo pueden dar la cara después de lo de la Ungrd? ¿Quién responde? ¿O caerán solo Sneyder y Olmedo?

Para terminar, me parece muy preocupante que el presidente siga nombrando a ministros tan malos. El reciente caso del ministro de Educación es un ejemplo claro. La falta de experiencia y conocimiento en el sector ha hecho que no tengamos ley estatutaria, que se hayan perdido dos años y que el presidente salga a lamentarse en público y culpar de manera irresponsable a nombramientos que él mismo hizo, nadie lo forzó. ¿Cómo creer en un Gobierno donde se privilegia la lealtad por encima de la preparación? ¿Cómo confiar en un líder que no es capaz de tener gente que lo cuestione? Quiero y necesito que al presidente Petro le vaya bien. No solo porque Colombia tiene muchas cosas pendientes por mejorar, sino porque su gobierno puede ser la muestra de que nos podemos salir de los mismos políticos de siempre. Sin embargo, la impulsividad hasta ahora deja mucho que desear. Helena Marin



#### **DE LABIOS PARA AFUERA**

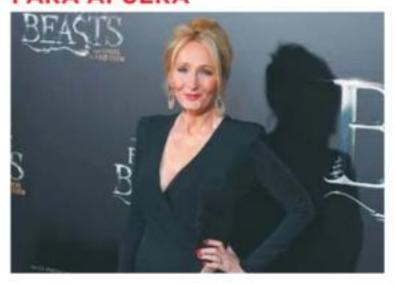

Su sonrisa es la de un macho que sabe que está protegido por un evento deportivo misógino y disfruta el sufrimiento de una mujer a la que acaba de golpear en la cara".

J. K. Rowling, escritora de "Harry Potter". Rowling se refiere a Imane Khelif, boxeadora que es mujer y ha recibido desinformación transfóbica.



#### Diplomacia mixta



EL CENTRO CARTER FUE AL PARECER el único observador internacional que contó con algo de acceso efectivo al proceso electoral venezolano. Fueron claros, sí, en que su misión tenía un alcance limitado; no harían "una evaluación exhaustiva de la votación, conteo y tabulación de resultados". Aunque habríamos celebrado que la tarea del Centro Carter fuera mayor, lo visto por sus observadores bastó para emitir un comunicado en el que afirmaron de manera contundente que la elección presidencial "no puede ser considerada como democrática". Un proceso sin transparencia ni credibilidad.

Iniciando con el reconocimiento de "las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano", el presidente Gustavo Petro publicó el 31 de julio su primer mensaje directo sobre las elecciones. Fue ponderado. Se requería un manejo prudente de la información, en especial en el marco del trabajo conjunto con Brasil y México. De hecho, la valoración de esa cautela alcanzó para justificar, en alguna medida, que el pronunciamiento del presidente se hubiera dado tres días después de las elecciones. Como

a mil kilómetros de Venezuela. Tiene más de dos mil kilómetros compartidos de frontera". Frontera en sentido amplio: migratorio, comercial y de seguridad nacional.

Vino luego, sin embargo, la abstención de Colombia en el voto de la OEA, priorizando la desconfianza en el organismo por encima de una diplomacia internacional más dura y exigente de democracia en el país vecino. Era importante el llamado regional conjunto a mostrar las actas. Importante también exigir la protección de la oposición. Entodo caso, ante lo evidente, no hay fuerzas políticas en Colombia apoyando los resultados de las elecciones del domingo pasado. Eso es positivo.

Lamentablemente, la situación en Venezuela dificilmente tiene espacio para el desescalamiento. Que los resultados oficiales de las elecciones no tengan credibilidad lleva -ollevará tarde o temprano- a que las posiciones se reduzcan, así no sea explícito, a un llamado a que Nicolás Maduro dé un paso al costado o a un respaldo injustificado a su permanen-

Por controversial que sea, nada mejor que lo que están haciendo el presidente Petro y el canciller Murillo, dadas las características de la dijo Gonzalo Sánchez: "Colombia no está relación Colombia-Venezuela". Universidad Javeriana.

cia. El Pacto de Barbados (2023) quedó infortunadamente a mitad de camino; la negociación sobre un eventual cambio de gobierno debió ser de cartacter permanente para que, llegado el eventual resultado de victoria de la oposición, se pudiera dar una transición pacífica. Los países, como Colombia, que intentan ahora la posición equilibrista tendrán como mejor resultado la apertura de un nuevo ciclo de negociaciones. Y dudo que esto cuente con la paciencia del pueblo venezolano.

Cierto también es que el camino de la diplomacia internacional dura carece de pronóstico optimista. Por eso, con tan pocos instrumentos efectivos, puede ser preferible una combinación de aproximaciones, que dependen de las relaciones específicas de cada uno de los países con Venezuela. Si esto es correcto, por controversial que sea, nada mejor que lo que están haciendo el presidente Petro y el canciller Murillo, dadas las características de la relación Colombia-Venezuela: mantener abiertos los canales de diálogo con Venezuela como parte de una estrategia de diplomacia mixta internacional.

Enormes tristeza y preocupación por Venezuela. Enorme frustración ante la posibilidad de un nuevo caso de inútil diplomacia internacional, o que sin ser inútil podría llegar tarde otra vez.

\*Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la

#### Murió en prisión un pianista ruso que criticó conflicto en Ucrania

Un pianista ruso encarcelado por criticar la guerra en Ucrania murió en prisión, informaron el lunes varias ONG y allegados, en plena represión de la disidencia en Rusia. Según estas fuentes, Pavel Kushnir, de 39 años, falleció en una fecha indeterminada en un centro de detención de Birobiyan, ciudad situada en una remota región del extremo

oriente ruso fronteriza con China.

Su muerte no se anunció oficialmente, y la agencia AFP contactó a la administración penitenciaria local, pero se abstuvo de hacer comentarios. Sin embargo, Olga Shkrigunova, amiga de la infancia, y Olga Romanova, defensora de los derechos de los presos, le indicaron al medio digital Vot Tak, que

Kushnir falleció. Además, Romanova indicó que se encontraba en una huelga de hambre prolongada, lo que sugiere que esta pudo ser la causa de su muerte.

"Hemos recibido cartas de sus compañeros de prisión y, viniendo de este centro de detención, va no hay duda de que ha muerto". declaró Romanova,

El artista fue acusado de "incitación al terrorismo", delito castigado con una dura condena en Rusia.

## Cultura

Panorama político y cultural

### El silencio y el miedo del arte en Venezuela

Las represiones que se viven en Venezuela han significado una imposibilidad para que el lugar que se le ha brindado al arte, como medio de expresión y manifestación, pueda ser posible. Los artistas deciden guardar silencio por miedo.



SAMUEL SOSA VELANDIA

ssosa@elespectador.com @sasasosav

Cuando alguien calla no significa siempre que exista una ausencia de palabras y de respuestas. Ya lo dijo el poeta Oscar Schönewolff, que la verdad está contenida en el silencio, el mismo que llega en la noche del desespero y el miedo. Y parece que este ejercicio periodístico nos enfrentó a eso: al silencio como una manifestación de que algo está ocurriendo.

La controvertida reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela resultó en una ola de represión en contra de todos aquellos que han cuestionado y denunciado las irregularidades en lo que se esperaba que fuera un evento democrático. Opositores y no opositores han revelado violaciones y represiones en su contra.

La ONG Foro Penal reportó que, hasta este 4 de agosto, 988 personas habían sido detenidas y otras 11 habían muerto en el marco de las protestas. Estas cifras no coincidieron con las entregadas por el gobierno, que aseguró haber capturado a 2.000 ciudadanos, para los que, en palabras de Maduro, "no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón", haciendo referencia al centro penitenciario ubicado en el estado Aragua.

Sus declaraciones han hecho eco y han resultado en la autocensura y el miedo como respuestas. De hecho, parece que se han convertido en algo más grande que ese poder concedido al arte para manifestarse y expresarse. Los artistas dicen que no quie-



Miles de personas han salido a las calles para manifestarse contra los resultados de las elecciones presidenciales. / EFE

pueda pasar. Si mencionan algo, piden que sean protegidos por el anonimato.

"En este momento todos los artistas que llames van a tener el mismo problema que yo, de salir a hablar y ponernos en evidencia, en un momento en el que el gobierno está desarrollando un proyecto de represión, que también parece una suerte de venganza por lo que ocurrió el domingo. Entonces, decir algo es ponernos una bandera en la frente, que representa un riesgo", aseguró un gestor cultural del país, que solicitó no revelar su nombre. Pero que, con firmeza, señaló que la gran mayoría del sector de la cultura no está a favor del régimen de Maduro, a pesar de que hay unas excepciones que cada vez son menores.

"Este provecto político ha sido pobre en cuanto a lo cultural, salvo algunos proyectos. Pero en esencia este programa está muy enfocado a lo ideológico, y eso a la gente le termina fastidiando. Todo lo que publican, por ejemplo, en términos de libros o películas, es a favor de ellos", detalló.

Justamente, Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó ren hablar por temor a lo que les que en el país suramericano todo

está "excesivamente politizado" y que, aunque pareciera que las decisiones de Maduro responden al legado del chavismo, han terminado por ser todo lo contrario.

"Lo que está sucediendo es una paradoja, porque cuando Hugo Chávez instauró su proyecto se hizo énfasis en ampliar el acceso al arte y las muestras culturales para que toda la sociedad pudiera participar. Incluso, muchas organizaciones encontraron en el chavismo una oportunidad de financiación". Sin embargo, explicó que con el pasar de los años el panorama ha sido otro, pues ahora el arte se ha limitado a responder a los intereses del gobierno, lo que ha significado que para muchos emigrar sea una opción para ejercer su libertad creativa.

José Ignacio Arellano es un saxofonista venezolano que desde hace algunos años vive en

La cultura en Venezuela está muy afectada en tanto que la libertad de las personas ha estado cercenada, pues no hay lugar para las ideas".

Bogotá. Comenzó su formación musical en un reconocido programa estatal llamado El sistema, una iniciativa que creó el maestro José Antonio Abreu en 1975 y que, sin importar la ideología política del gobierno de turno, se mantuvo como una herramienta para combatir la exclusión social y la criminalidad en Venezuela.

Arellano recordó que hasta el momento que estuvo en el programa las cosas marchaban bien, pero luego se decidió por otro camino, el cual resultó llevándolo de nuevo a la música. En ese momento se dio cuenta de que tenía que salir de su país, porque la crisis económica que atravesaba no le brindaba ninguna oportunidad.

"Hace cuatro años entré a una de las bandas del Estado, pero allí me di cuenta cómo el ser humano se puede acostumbrar a la miseria. Nos pagaban una mensualidad de US\$4, lo que son \$12.000 colombianos, y si alguien faltaba a un ensayo lo amenazaban con no pagarle eso. El chiste se cuenta solo", dijo el músico, quien hace poco viajó a Venezuela a visitar a su familia y a sus amigos, a quienes fue a saludar al lugar donde ensayaban y se encontró con el receló de los que fueron sus maestros, "unos adeptos al gobierno", democracia.

como los calificó él.

Con todo lo que está ocurriendo en el país, Arellano se siente en la libertad de hablar y pronunciarse, a diferencia de colegas que viven aún en Venezuela, quienes le han dicho que están atemorizados y que no es una exageración que cualquier cosa que se diga pueda ser usada en su contra. "Unos callan por miedo, porque la única forma que tienen para trabajar son los escenarios que hace el gobierno, pero aun así siguen siendo cómplices de este régimen que solo los utiliza para lavarse la cara".

Para Rodríguez esa complicidad que se resguarda con el silencio de algunos artistas no tiene que ver propiamente por una convicción política, como sí ocurría antes, sino que se trata también de una necesidad económica.

"Maduro ha tenido que contratar a artistas a quienes le ha tenido que pagar grandes sumas de dinero para tener acceso a esta oferta, en el caso de Chávez, era la gente la que le regalaba su música. Eso ha cambiado porque hoy la dependencia es más hacia el dinero, pues la pobreza que vive Venezuela ha resultado en ello. Lo que antes se hacía por voluntady simpatía política, se ha convertido en una cuestión transaccional", puntualizó.

Este panorama político parece enfrentar a los artistas a debates que resultan en cuestionamientos tan complejos que puede parecer que las respuestas son más correctas que incorrectas. La necesidad, como lo señaló Rodríguez, ha resultado en una pérdida de la libertad, la cual nuestra fuente anónima dijo que también ha significado el detrimento del valor de la cultura.

"La cultura está muy afectada en tanto que la libertad de las personas ha estado cercenada, pues no hay lugar para las ideas, los pensamientos, para el diálogo. Ni siquiera los periodistas pueden hacer su trabajo", reflexionó. De hecho, conocimos la historia de un corresponsal de Caracas de un medio colombiano que tuvo que renunciar porque no pudo enviar más informes por las represiones ejercidas en contra de la prensa.

Al tratarse de un asunto sobre la libertad, Arellano dijo que por eso la discusión debía dejar de ser ideológica. Que no se trataba de derecha o izquierda, sino de



### HOY LIVE STREAM Hacia dónde va la cultura en Bogotá



Santiago Trujillo Escobar Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá



06 de AGOSTO 08:00 a.m.

Siga la transmisión en

@CulturaenBogota @elespectadorcom @RegionEnAccionColombia









### Deportes PARIS2024

Primera medalla de Colombia

### La consagración de Ángel Barajas, una plata que vale oro

El gimnasta cucuteño quedó segundo en la final de barra fija, con el mismo puntaje del primero, y conquistó la trigesimoquinta presea olímpica del país. Su mamá pagó \$3,5 millones para verlo.



LUIS GUILLERMO ORDÓNEZ, ENVIADO ESPECIAL A PARIS

Lordonez@elespectador.com 

Angélica Vivas, la mamá de Ángel Barajas, pagó 850 euros (algo así como \$3.650.000) por un par de entradas para ver al gimnasta santandereano en la final de la prueba de barras fijas de los Juegos Olímpicos de París 2024, en la Arena Bercy de la capital francesa. Lo que no imaginó es que esa sería la plata mejor gastada de su vida, porque pudo ver en vivo y en directo la consagración de su hijo, quien tuvo una presentación impecable y conquistó la medalla de plata, la presea número 35 de Colombia en la historia de las justas.

Fue una jornada histórica para la gimnasia. Minutos antes de que Barajas saliera a la pista, la infalible gimnasta estadounidense Simone Biles había quedado fuera del podio por una caída en la barra de equilibrio, una muestra de que en el deporte ninguna victoria está asegurada y que no se necesita ser el gran favorito para ganar. Eso lo sabían Angel y su entrenador, Jairo Ruiz, quienes estaban optimistas y se la jugaron con una rutina más complicada de lo habitual, con cuatro sueltas bien ejecutadas, dos de ellas enlazadas, y una salida con doble mortal con pirueta. "Arriesgué en la final porque no tenía nada que perder", le dijo el cucuteño de 17 años a El Espectador en la zona mixta minutos después de la competencia, justo aspira a "no ir solo, sino con todo también clasifiquen.

tras abrazar a su madre y a su hermano Youri, quienes lo acompañaron, así como su tío Alfredo, a quien el propio Ángel le consiguió boleta el domingo.

La actuación de Ángel fue tan sólida, que apenas cayó al piso aplaudió en señal de satisfacción, mientras con lágrimas el estratega levantaba los brazos hacia el cielo. La medalla estaba cerca, ellos lo sabían, aunque faltaban todavía cinco de los favoritos.

Entonces, esa suerte que pocas veces acompaña a los deportistas colombianos nos dio una mano. El japonés Takaaki Sugino, el croata Tin Srbic y el chino Weide fallaron en sus ejecuciones, lo que le valió al colombiano quedarse con la medalla de plata, con la misma puntuación (14.533) del ganador, el japonés Shinnosuke Oka, quien se llevó el oro porque tuvo mayor precisión en la ejecución. El tercer lugar fue compartido entre el chino Boheng Zhang y el taiwanés Chia-Hung Tang (13.966).

Barajas, que era el menor de todos los gimnastas en competencia, también había participado en la ronda preliminar de barras paralelas, su otra especialidad. El año pasado en Antalya, Turquía, había logrado cuatro medallas, dos de ellas doradas, en el Mundial Júnior, además de dos bronces en Copas del Mundo. Aunque hace ya varios años que se destaca a nivel internacional. su gran irrupción fue en 2022, cuando ganó siete títulos en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Desde entonces es el mejor del continente y se perfila como uno de los hombres a seguir para Los Ángeles 2028, a los que



Impecable resultó la actuación de Ángel Barajas en la final de la barra fija. Conquistó la medalla de plata. / coc

el equipo de gimnasia de mi país".

#### Las medallas de Colombia

La plata de Ángel Barajas puede ser técnicamente la más importante de las que ha logrado Colombia en la historia de los Juegos Olímpicos. La primera la consiguió Helmut Bellingrodt, en tiro deportivo, en Múnich 1972.

El sueño de Ángel es no ir solo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles, sino que sus compañeros de la selección de Colombia

Han sido cinco medallas de oro, 14 de plata y 16 de bronce: de esas 35, 17 fueron ganadas por mujeres y 18 por hombres. Los únicos que han repetido son Bellingrodt, Jackline Rentería, Mariana Pajón, Yuri Alvear, Oscar Figueroa, Carlos Ramírez y Luis Javier Mosquera.

Barajas, con solo 17 años, es el colombiano más joven en subirse a un podio olímpico, con lo que coronó un proceso de la gimnasia que viene desde hace al menos 20 años, con el antioqueño Jorge Hugo Giraldo y el nortesantandereano Jossimar Calvo, ídolos y modelos que siguió Angel Barajas cuando se dedicó a este deporte.

Por la medalla de plata que abrió la cosecha nacional en París estos grandes resultados".

2024 Ángel Barajas recibirá un premio de \$191 millones, mientras su entrenador obtendrá un bono por \$91 millones, un justo reconocimiento no solo por dejar en alto el nombre de Colombia en el exterior, sino por 13 años de trabajo juntos.

Eso sí, el cucuteño debería reembolsarle a su madre el dinero que gastó en las entradas para verlo en París, pues además, según el técnico Ruiz, ella es "la mejor asistente técnica; la que se encarga del entrenamiento invisible, que es el más importante. Sé qué hago en el gimnasio, pero ella le cuida la alimentación, el sueño, el descanso, los masajes. Y eso es clave para que podamos tener

#### / 21

#### Olímpicas

#### La agenda de Colombia

La delegación nacional encara un nuevo día en París 2024 compitiendo en atletismo, vela, lucha y clavados. Se destaca el debut de Natalia Linares en el salto largo, misma competición en la que Arnovis Dalmero estará en la final.

#### Final del fútbol

Francia jugará de local el viernes la final del fútbol olímpico, luego de vencer a Egipto en las semifinales. Su rival será España, que le ganó a Marruecos. Hoy, en la rama femenina, las españolas juegan las semis con Brasil y Estados Unidos hará lo propio con Alemania.



#### Duplantis, histórico oro

El sueco **Armand Duplantis** cumplió con creces la expectativa que había despertado su participación en los Juegos Olímpicos al llevarse el oro en el salto con garrocha, imponiendo además récord mundial con un registro de 6,25 metros.

#### China, líder del medallero

Con 21 medallas de oro, una por encima de Estados Unidos, China recuperó la punta del medallero, en el que acumula 53 metales. Los norteamericanos sufrieron dos duras derrotas en la gimnasia, en la que esperaban dos triunfos que no llegaron de Simone Biles.

# Deportes PARIS2024



Ángel Barajas se convirtió en el medallista más joven en la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos. / AFP

Entrevista con Ángel Barajas

### "Con esta medalla me di cuenta de que puedo soñar en grande"

Tras hacer la plata en la barra fija de la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos, el cucuteño habló con El Espectador sobre su hazaña.



FERNANDO CAMILO GARZÓN, ENVIADO ESPECIAL A PARÍS

fgarzon@elespectador.com
@ @FernandoCGarzon

Ángel Barajas sintió ayer, luego de conseguida su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, el peso de la gloria. Tras su histórico podio en la gimnasia artística, con una delegación en sequía luego de más de 11 días de competencia sin preseas, el júbilo se sintió en la Casa Colombia. Hasta allá, lejos del centro de París, donde en el Bercy Arena horas antes el colombiano quedó segundo de su prueba, llegaron decenas de periodistas y aficionados que agobiaron a la nueva

figura pidiéndole fotos hasta que se le gastó la sonrisa y haciéndole preguntas hasta que le resecaron la gar-

Después de casi dos horas de atención a los medios, el nuevo medallista tuvo que salir escoltado y corriendo, pues la multitud empezó a enfurecerse porque el cucuteño no podía atenderlos a todos y, después de estar compitiendo desde muy temprano en la mañana, el cuerpo no le daba más. Se lo confesó a su hermano, Youri, que le preguntó cómo estaba después de una entrevista y le respondió: "La verdad, siento que estoy a punto de desmayarme".

Arena horas antes el colombiano quedó segundo de su prueba, llegaron decenas de periodistas y aficionados que agobiaron a la nueva der habló con El Espectador. Con haber cumplido mi su momento solo me sent que hice lo que tenía que der habló con El Espectador. Con eso el resultado se dio.

solo 17 años y próximo a cumplir 18 en los próximos días, el deportista, que tan joven ya alcanzó el máximo logro de la gimnasia colombiana en la historia, habló de su futuro, la importancia de su logro y las claves que lo llevaron a su impresionante resultado, que estuvo a nada de darle el título.

#### Cuando ganó la medalla, ¿qué sintió, qué se le pasó por la cabeza?

Todavía no sé ni qué decir. Cuando gané la medalla no sabía si reir o llorar. Si tenía que saltar o tenía que correr. No soy consciente de nada, ni entiendo lo que está sucediendo. Solo estoy feliz de haber cumplido mi sueño. En ese momento solo me sentía seguro de que hice lo que tenía que hacer y por eso el resultado se dio.

#### Pero lo vimos celebrar apenas terminó su rutina, ¿se sentía medallista?

Celebré porque cumplí el plan, que era terminar bien la rutina y sin fallas graves. En la gimnasia nunca se sabe. Tocaba esperar hasta el final, porque quedaban cinco deportistas y ahí comenzó el sufrimiento. No voy a decir mentiras, sufrí mucho. Sabía que había hecho un buen trabajo y me quité un peso de encima, pero me dio ansiedad. Todavía quedaban gimnastas de mucho nivel y, aunque me vieron feliz, por dentro sabía que no podía cantar victoria.

#### ¿Esa ansiedad lo acompañó antes de la competencia o estaba tranquilo?

Sí,enrealidad,estabamuyansioso por competir. No sabía si era bueno o era malo porque la ansiedad, a veces, lo hace a uno fallar. También, a la vez, me sentía muy tranquilo porque sabía que lo iba a hacer bien.

Solo estando entre los ocho prime-

ros ya había hecho mucho y no tenía nada que perder. Lo que viniera era ganancia.

#### ¿Cómo trabajó eso, cómo se preparó mentalmente?

Realmente no tenía mucha presión, tenía en la cabeza venir a París a disfrutar, a aprender, dar lo mejor de mí y que la gente viera el potencial que hay en Colombia. Antes de venir estaba enfocado en hacer lo mejor posible; las rutinas completas. Sin embargo, ya metido en la final, uno sueña, claro, pero no sentía obligación.

#### ¿Cuál fue la clave para haber ganado la plata?

Pues la medalla no se ganó hoy, se ganó durante todos los años de entrenamiento y sacrificios. Hoy veo que valieron la pena. Arriesgué en la final, la verdad, porque no tenía nada que perder. Ya había hecho lo más difícil, que era meterme entre los ocho. Así que ganamos porque nos la jugamos, lo apostamos todo.

### ¿Se anticipó la medalla, porque el objetivo era lograrla en Los Ángeles 2028?

No, no, no... uno siempre sueña ganar de una vez. Se proyecta, se planea. Trabajamos muy duro. Estuvimos en España durante tres meses, pero antes estuvimos también en todo el mundo. Primero, el objetivo era clasificar a los Juegos Olímpicos y luego hacer historia acá. Para alejarme de las distracciones la mejor idea fue irme. Ahora, después de haber ganado esto, vi que puedo soñar en grande. De hecho, hubo un par de errores y me faltó un ejercicio que me habría dado el oro. Queda aprender mucho, seguiré dando lo mejor por Colombia y vamos a trabajar más fuerte para que a Los Ángeles no vaya solo, sino todo el equipo.

#### Es la primera medalla de la gimnasia para Colombia, algo muy grande para su deporte...

Eso me pone muy feliz. Ojalá, de ahora en adelante, haya más apoyo. No tanto para mí, porque tengo apoyo, sino para otros deportistas que apenas están comenzando.

#### ¿Qué viene ahora?

Descansar un poquito y disfrutar. Después seguir trabajando para darle más alegrías a Colombia en los eventos internacionales. Dejé el estudio por dedicarme de lleno a esto, me falta terminar el grado once, así sea virtual, eso está pendiente, y toca hacerlo. Este triunfo me hace pensar que debo seguir trabajando más. Llegar a la cima es fácil, pero dicen los que saben que mantenerse es lo que sí es complicado. Quiero mantenerme ahí y me









#### AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA

RETOS PARA CONSTRUIR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA



Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá



Alexandra Klass, profesora de derecho en la Universidad Estatal de Michigan



Rob Gramlich, fundador y presidente de Grid Strategies LLC



Fredy Zuleta, gerente general de Enlaza



Camilo Sánchez, presidente de Andesco



**Julia Miranda,** representante a la Cámara por Bogotá.

## 9:00 A.M. A 12:00 P.M. HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS Carrera 7 N. 67-39, salón Los Cerros

Registrate en El Espectador, diligencia el formulario y haz parte de la conversación



#### Sudoku

|   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   |   |   |   | 4 |   |   | 8 |
| 2 |   |   |   | 9 |   | 4 |   |   |
| 8 | 6 |   |   |   |   |   |   | 1 |
|   |   | 3 | 5 |   |   | 2 |   |   |
| 7 |   | 1 |   |   | 3 |   |   | 5 |
|   |   |   |   |   |   | 9 |   |   |
|   |   |   | 2 |   |   |   | 7 |   |
| 3 | 4 |   |   | 7 |   |   | 6 |   |

|   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |   |   |   |   | 8 |   |   |   |
| 5 |   | 6 | 3 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   | 4 |   | 9 | 3 |
|   | 5 |   |   | - |   |   | 1 |   |
| 3 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |
| 1 |   |   | 6 |   |   |   | 3 |   |
|   | 3 | 4 | 9 |   |   | 5 | 6 |   |
|   | 7 |   |   | 1 |   |   |   | 4 |

#### **Espectagrama**

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

| 1                                           |                          |                                          |                            | Gesticu-<br>laciones          | Regalo:<br>sigla de<br>salud:<br>ANPIS | Invertido,<br>Juan en<br>italiano | Africana<br>de Angola | Coma<br>cual rata |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1                                           |                          | 1                                        | Vencer en<br>torneo        |                               |                                        |                                   |                       |                   |
|                                             |                          |                                          | Man<br>chico<br>Chejes (2) |                               |                                        |                                   |                       |                   |
|                                             | Defin-<br>cuente<br>sumo | Inflores-<br>cencia<br>Una que<br>audita |                            |                               |                                        |                                   |                       |                   |
| Pena que<br>no es<br>tristeza               |                          |                                          |                            |                               |                                        |                                   |                       | de vela           |
| Rodillos<br>de cabello                      |                          |                                          |                            |                               |                                        | Litro<br>Nitrógeno<br>X           |                       |                   |
| Lances de<br>esgrima                        |                          |                                          |                            |                               | Juma,<br>rasca                         |                                   |                       |                   |
| Inv., Bri-<br>gada Inst.<br>Militares       |                          |                                          |                            | Ya voy<br>(Antonio)<br>Romaní |                                        |                                   | 1                     |                   |
| Invertido,<br>cantau-<br>tor ar-<br>gentino |                          |                                          |                            |                               | Nivel<br>Cuna de<br>Hipó-<br>crates    | )                                 |                       |                   |
| Invertido,<br>regla,<br>pauta               |                          |                                          |                            |                               |                                        |                                   |                       |                   |
| Trabájelo<br>(terreno)                      |                          |                                          |                            |                               |                                        | 24-                               | 2                     | 12                |
| Maci-<br>lentos                             |                          |                                          |                            |                               |                                        |                                   |                       |                   |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR, Horizontales: Chaca, Romas, Timbre, Ay Abona, Subirse, Crase, Rn. Luz, Cloe, Apa, Ipso, Ba, It, Árido, Nidos, Verticales: Asolaban, Yurupani, Baza, Íd. Criáis, Ido, Hombrecitos, Ambos, LP, Carneros, Asea, Neo.

### EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Leo (24 jul. - 23 ago.)
Ese ritmo de vida que adoptaste hace unos meses no te está dejando nada bueno. Ponle pausa a las responsabilidades.
Color del día: Amarillo.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) A veces necesitas de un empujón para salir de las crisis que tu imaginación crea, enfócate en la realidad. Color del día: Naranja

Libra (24 sep. - 23 oct.)
La gente no es un saco
de boxeo para justificar
tus inseguridades. Debes
conectarte de nuevo
con el positivismo.

Color del día: Negro.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Sabemos que estás decepcionado, pero hay que seguir adelante, ponerle límites a la gente es lo más sano ahora mismo. Color del día: Fucsia. Sagitario (23 nov. - 21 dic.)
Tienes que empezar a
sentirte orgulloso de
todo el trabajo que estás
haciendo contigo y con tus
emociones. Un aplauso.
Color del día: Gris.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)
Los resultados para todos
los que te rodean son
diferentes a tus procesos.
Deja de hacerte tanto daño
por anhelar lo ajeno.
Color del día: Aguamarina.

Acuario (20 feb. - 20 mar.)
La tentación te pondrá en
una situación difícil con
tu pareja, vas a necesitar
mucha tranquilidad para
solucionar conflictos.
Color del día: Rojo.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Te mereces esto, no estás
equivocado. La única
realidad es que eres feliz,
así estés asustado por
sentirte de esa forma.
Palabra del día: Rosado.

Aries: (21 mar. - 20 abr.)
Elimina esos pensamientos negativos que no te dejan avanzar, siéntete orgulloso de lo que logras y deja de victimizarte.
Color del día: Verde.

Tauro (21 abr. - 21 may.)
Estás tomando unas
decisiones que no te
favorecen. Tu paciencia
está al límite por
actuar de esa forma.
Color del día: Azul.

Géminis (22 may. - 21 jun.)
Te estás alejando de
quienes quieres porque
no sales de ese estado
donde juzgar es lo primero
que se sirve en tu mesa.
Color del día: Blanco.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) El tiempo tiene una buena recompensa para ti, te llenarás de paz y por fin dejarás el llanto a un lado. Ten mucha paciencia. Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

**Empleos** 

7 » Tecnología

Bienes Raíces

8 » Maguinaria

Vehículos

Otros

Negocios

Servicios

10 » Módulos

Turismo

12 » Exeguiales

**Judiciales** 

Clasificados

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044 321 492 2547

#### Tarifas:

- Palabra \$ 1.681
- Centímetro x col. \$ 66.555
- Edictos \$ 81.345
- \* A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- » PSE
- » Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias

#### **Edictos**

#### **Avisos**

ALCALDÍA MUNICIPAL IBAGUÉ. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. COMUNICA. A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales (Cesantías Definitivas a Beneficiario, Seguro por Muerte, Auxilio Funerario, Sustitución de Pensión de Jubilación), del docente MARIA DORALICE OSPINA DE MARROQUIN Q.E.P.D) quien en vida se identificó con CC No. 28.736.381 de Fresno, quien falleció el día 07/06/2024, según se observa en el con Registro Civil de Defunción con indicativo serial No. 10328260; para que se comuniquen dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este edicto vía correo electrónico educacion@ ibague.gov. co y/o fondoprestaciones@ ibague.gov.o, Secretaria de Educación Municipal. Respuesta al radicado IBA2024ER013337. Atentamente, GABRIEL ALFONSO PATARROYO R. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. Proyectó: YAQUELINE LOTERO OVIEDO. Revisó: GABRIEL ALFONSO PATARROYO R. Anexos: (Hav firma). H7

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA. El suscrito liquidador de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES DE SAN VICTORINO "COOMERSANV" EN LIQUIDACION identificada con NIT 860.515.691-0 se permite informar de acuerdo con el artículo 232 del Código de comercio que la sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los asociados mediante acta de la asamblea General Extraordinaria de Asociados del 14 de junio de 2024, debidamente registrada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las personas que tengan interés en la liquidación deberán presentar sus solicitudes ante el liquidador designado, en la calle 19 No 7-48 Of, 19-01 edificio COVINOC de Bogotá, E-mail: ricardomeneses@hotmail. com dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del presente aviso. H6

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE S.A.S. JOB WITHMES A.S. NIT. 901.818.652-2: Informa a las personas interesadas que la empresa se encuentra en proceso de liquidación voluntaria. Cualquier información deberá ser enviada al correo electrónico info@ jobwithme.app. H8

AVISO INVITACIÓN PÚBLICA EL MUNICIPIO DEFRANCISCO PIZARRO., NARINO, En cumplimiento del Artículo 6 de la Ley 142 de 1994 INVITA: A Las empresas de servicios públicos públicas, privadas y mixtas interesadas en asumir la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Francisco Pizarro, Nariño, o a otros municipios, al Departamento de Nariño, a la Nación y a otras personas públicas o privadas que tengan interés en organizar una empresa de servicios públicos que preste los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Francisco Pizarro, Nariño. A fin de que manifiesten por escrito a esta administración Municipal, su intención de participar en la prestación de dichos servicios, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y demás normatividad aplicable, la presente invitación pública puede ser consultada a través de la página web del Municipio Francisco Pizarro. La presente invitación estará vigente: desde el día seis (6) al trece (13) de agosto de 2024 Firmado FRANCISCA MIREYA BALLECILLA CASTILLO ALCALDESA MUNICIPAL. H1

BOGOTÁ D.C. 02 de agosto de 2024. La señora Aurora Pérez Barrera quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No. 23.635.772. falleció en la ciudad a de Bogotá D.C. el día 22 de julio de 2024. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos que el asociado tenía en la cooperativa CODEMA, pueden acercarse a su oficina en la calle 39B #19-15 en Bogotá D.C. H4

BOGOTÁ, D.C. 6 de agosto de 2024. El Señor PEDRO PABLO ESPINOSA RUEDA, quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 3.345.199, falleció en la ciudad de Bogotá el día 4 de julio de 2024. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos que el asociado tenía en la cooperativa del magisterio CODEMA, pueden acercarse a su oficina en la CL 39B # 19-15 en Bogotá D.C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para la presentación de la reclamación ante la cooperativa, a partir de la fecha del deceso. H10

CASTAÑEDA VELASCO INVERSIONES S.A.S.

Nit. 830.086.882-1. Informa que el 28 de junio de 2024 y estando vinculado laboralmente, falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el señor JAIME GOMEZ PINEROS (q.e.p.d.) guien en vida se identificaba con C.C. 3.101.233 de Mosquera, Cundinamarca. Dando cumplimiento al artículo 212 del C.S. del T., quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones

sociales y demás acreencias laborales, deben presentarse en las oficinas de CVI situada en la Calle 117 # 6A - 60. OF. 609B - Edificio Flormorado Empresarial o escribir al correo electrónico info@cvalegal.com dentro de los 15 días siguientes a la publicación de este aviso. SEGUNDO AVISO, H8

CONVOCATORIA. A ACREEDORES DE RUBEN DARÍO GÓMEZ GUTIÉRREZ ALBERTO HERNANDO ARANGO LONGAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 70'103.871, expedida en Medellín, abogado con TPN° 65.089 del CSJ, liquidador designado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 564 del CGP, procedo a convocarlo por la apertura del siguiente proceso, con el objeto de que, si fuere del caso, se haga parte en él: Clase Proceso Liquidatorio de persona natural no comerciante. Despacho JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MONTERÍA Correo electrónico j01cmmon@ cendoj. ramajudicial. gov.co Cl. 30 entre Cra. 2 y 3, primer piso, Edificio La Cordobesa Teléfono (94) 782 5919 Radicación 23001400 30012020 0003400. Deudor RUBEN DARIO GOMEZ GUTIÉRREZ CC N° 71'720.143. Acreedores BANCO FALABELLA S A y otros. Providencia Auto de apertura del proceso. Fecha providencia Enero 17 de 2024. H1

EDICTO DE FALLECIMIENTO .: BOGOTÁ, D.C. 06 DE AGOSTO DE 2024: EL SEÑOR AUGUSTO ERNESTO VILLAMIZAR SANCHEZ, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79310322, FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL DÍA 18 DEL MES JULIO DEL AÑO 2024, QUIENES CREAN TENER DERECHO A SOLICITAR EL REINTEGRO DE LOS AHORROS, APORTES Y DEMÁS DERECHOS QUE EL ASOCIADO TENÍA EN LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA. PUEDEN ACERCARSE A SU OFICINA EN LA CL 39B#19-15EN BOGOTÁ D.C. SE ESTABLECEUN PLAZO MÁXIMO DE DOS (2) MESES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN ANTE LA COOPERATIVA, A PARTIR DE LA FECHA DEL DECESO, H9

SEESTÁ SOLICITANDO ANTE BANCOLOMBIA S.A., LA CANCELACION Y REPOSICION DEL CDT #3380157620 POR VALOR DE \$2.000.000 POR EXTRAVIO. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 10 Nº 5-75. SUCURSAL TOCANCIPA. H2

#### **Emplazatorios**

JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL MUNICIPAL DEBOGOTÁ. Carrera 10 No. 14-33 Piso 05 Ed. HERNANDO MORALES. Correo Electrónico: cmpl23bt@ cendoj, ramajudicial, gov.co AVISO DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL Radicación 11001400 3023202 20109800. Clase de proceso LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Demandante LUZ MERY MURCIA DUARTE Demandado ACREEDORES Y PERSONAS INDETERMINADAS, Comunico que mediante auto de fecha 23 de febrero de 2024, el Juzgado Veintitrés (23) Civil Municipal de Bogotá decretó la apertura del Expediente No. 2022-01098, el cual tramita el proceso liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante Sra. LUZ MERY MURCIA DUARTE, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 23.798,549 en los términos y con las formalidades establecidas en el artículo 564 del Código General del Proceso. Así mismo, es preciso informar que el liquidador designado para este trámite es el Doctor WALTER DANIEL BERNAL GUISAO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 80.856.577.

Avenida Calle 24 No. 21 - 40 Oficina 907 de la ciudad de Bogotá o a través del correo electrónico: walterlh20@gmail.com El presente aviso se elabora de conformidad con lo establecido en el artículo tercero del Auto de apertura del proceso de liquidación patrimonial, a través del cual se ordenó la publicación del presente aviso en un periodo de amplia circulación, con el fin de notificar y emplazar a todos los acreedores e interesados dentro del proceso mencionado, advirtiéndoles que quienes se crean con derecho a reclamar acreencias en contra de la Sra. LUZ MERY MURCIA DUARTE, contaran con el termino de veinte (20) hábiles para presentar la reclamación de las mismas ante el mencionado Despacho Judicial. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 566 de la Ley 1564 de 2012. Cordialmente, WALTER DANIEL BERNAL GUISAO. Liquidador, H3

#### Notarias

EDICTO EMPLAZATORIO. EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE MEDINA CUNDINAMARCA. EMPLAZA. A todas las personas que se crea con derecho a intervenir en la liquidación notarial de sucesión intestada de la causante LEYDI LUCIA AGUILERA HIDALGO, identificada con la C.C. 1.119.888.540, fallecida el 18 de mayo de 2018, en la ciudad de Bogotá. D.C., habiendo tenido el domicilio y asiento principal de los negocios en el municipio de Medina Cundinamarca. La solicitud y documentación de que trata el Decreto 902 de 1988 fue aceptada por el suscrito Notario, mediante Acta No 28 del 25 de junio de -2024., Para efectos del inciso primero del numeral 2 del Artículo 3 del Decreto 902 de 1988, modificado por el artículo 3 del Decreto 1729 de 1989, concordantes con el artículo 490 del C.G.P., publíquese este edicto en un diario de reconocida circulación nacional y en la radiodifusora de Medina y/o Paratebueno Cundinamarca, El presente Edicto se fija en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se entregan dos (2) copias a los interesados para su publicación hoy veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024), siendo las ocho (8) am. El Notario, FERNANDO ANTONIO ROMERO PRIETO. (Hay firma y sello). H5

EDICTO. EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, CUNDINAMARCA, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite de liquidación de sucesión INTESTADA de la causante FLOR MARINA BENAVIDES YEPES (Q.E.P.D.), quien en vidase identificaba con la cédula de ciudadanía número 51.717.919, siendo el quince (15) de noviembre del año dos mil once (2011) en la ciudad de Bogotá D.C. el día y lugar de su fallecimiento y teniendo como ultimo domicilió la ciudad de Bogotá D.C. y asiento principal de sus negocios el municipio de Tabio, Cundinamarca, para que se presenten a hacer valer sus derechos, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del EDICTO en un periódico de amplia circulación, y en la radiodifusora local. Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, mediante acta número ciento cincuenta y ocho (158) del diecinueve (19) de julio del dos mil veinticuatro (2024) y para efectos del numeral 2º del artículo 3º del Decreto 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fija el presente EDICTO en un lugar público y visible de la secretaria de la Notaria, por el termino de diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy veintidós (22) de julio del dos mil veinticuatro (2024) a las siete y treinta de la mañana, NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO. NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO. E:

ZKTM. (Hay firma y sello). H2 NOTARIA 28 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. Fernando Téllez Lombana, obrando en mi calidad de Notario Público 28 en propiedad y en carrera del Circulo notarial de Bogotá D.C. Emplazo. A todas las personas que tengan interés en el trámite de los poseedores materiales de inmueble urbano de estratos uno y dos que carecen de título inscrito, quienes solicitan la inscripción de la declaración de la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción ordinaria conforme la Ley 1183 de 2008 y el D.R. 2742 de 2008. 1. Que con base en la ley 1183 de 2008

solicitado ante notario del círculo donde está ubicado el inmueble es decir CALLE 75 C # 113 A - 59 apartamento 401 CHIP No AAA0163 PDSK de la ciudad de Bogotá D.C., y que le correspondió el respectivo reparto ordinario -RN2024-189- la declaración de posesión regular, de dicho bien, a fin de guedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción ordinaria, de acuerdo con la Ley y en los términos y plazos señalados fijados por la Ley 791 de 2002 y las leyes especiales que reglamentan el dominio de los bienes considerados Vivienda de Interés Social, VIS estrato uno - estrato dos. 2. Se ordena la publicación del presente edicto por una (1) sola vez, en un periódico de circulación nacional debiendo anexar certificación de la publicación y copia del ejemplar al despacho para ser protocolizado. 3. Se ordena la difusión del presente edicto por una (1) sola vez, en una emisora del lugar debiendo anexar certificación de la radiodifusora al despacho para ser protocolizado. 4. Se ordena fijar el presente edicto por el término de veinte (20) días hábiles en sitio visible de la notaría. 5. Se ordena a los poseedores que en un término de veinte (20) días hábiles entregar al despacho registro fotográfico del inmueble, tanto de su parte física exterior como interior para ser protocolizado. 6. Se ordena fijar el presente edicto por el término de veinte (20) días hábiles en sitio visible del inmueble debiendo anexar registro fotográfico remitiéndolo al despacho para ser protocolizado. 7. Veinte (20) días hábiles después de publicado el edicto, sin que se hubiere formulado oposición por algún interesado, y habiéndose dado visto bueno de estar todos los documentos exigidos, procederá el notario a realizar la respectiva inspección en días y horas que no afecten las horas hábiles de atención al público, en el inmueble. Se expide y fija a los jueves dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024). (Hay firma y sello). H7

SAAVEDRA y DORIS CONSUELO VELA han

NOTARIA OCHENTA Y UNA (81) DEL CIRCULO DEBOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2º DEL ARTÍCULO 3º DEL DECRETO LEY 902 DE 1.988. EMPLAZA. REF.: Liquidación de la Sucesión Intestada del (la) causante BLANCA ELVIRA CASTRO VARGAS. A todas las personas que crean y puedan tener derecho a intervenir en la liquidación de la sucesión intestada del (la) causante, BLANCA ELVIRA CASTRO VARGAS (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía número 41.539.483 expedida en Bogotá D.C., fallecido(a) el día veinte (20) de mayo del año dos mil trece (2.013), en la ciudad de Bogotá D.C., donde tuvo su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios; para que lo hagan dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes a la última publicación de este edicto en los distintos medios, ante este despacho, situado en la Carrera 24 No. 14-62 Sur de Bogotá D.C., cuyo trámite herencial se inició con el ACTA NÚMERO 083 de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil veinticuatro (2024). Se fija este Edicto en lugar público de la Notaría, el diecinueve (19) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), a las 7:30 A.M. MIRIAN SUÁREZ SUÁREZ. NOTARIA OCHENTA Y UNA (81) ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. (De conformidad con la Res. 06794 de fecha 26/06/2024). (Hay firma y sello). H3

NOTARÍA 81. EDICTO - SUCESIÓN S-083. LA

NOTARÍA ÚNICA TAURAMENA 24. EDICTONO. VEINTIOCHO (28) 25/Julio/2024. EL NOTARIO UNICO DE TAURAMENA, CASANARE. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación del ALVARO ANTONIO GUTIERREZ ACEVEDO (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No 4.109.893, falleció el día el 06 del mes de septiembre del año 2022, que tenían como último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de Tauramena - Casanare. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. veintiocho (28) fecha 25 de julio de 2024, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora de alta audiencia en ésta localidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3o.) del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en quien tiene como dirección de notificación la 1 y el D.R. 2742 de 2008 HARVEY GORDILLO 1 lugar visible de la notaría por el término de

diez (10) días. El presente edicto se fija a los 25 días del mes de Julio del año 2024 a las 08:00 am. NOTA DE DESFIJACION: El presente EDICTO fue desfijado hoy \_\_\_\_ después de haber permanecido fijado durante diez (10) días hábiles, en la Secretaria de este Despacho. DIEGO CAICEDO LARA. NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TAURAMENA - CASANARE. (Hay firma y sello). H4

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE ORTEGA TOLIMA. EDER SMITH TAFUR LOZANO NOTARIO. MZ P CS 4 LOS TECHITOS. ORTEGA - 3242660265 - UNICAORTEGA@ SUPERNOTARIADO, GOV.CO EDICTO, EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ORTEGA TOLIMA. EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia difusión, en el trámite Notarial de LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE MARÍA AURORA JARAMILLO DE LOZANO Y ALIRIO LOZANO ORTIZ (QEPD) JUNTO CON LA SUCESIÓN SIMPLE E INTESTADA DE ALIRIO LOZANO ORTIZ (QEPD), quien se identificaba con la C.C. 2354682 y falleciera el 27 de agosto de 2016, como se acredita con el registro civil de defunción con indicativo serial 05991657. adjunto, siendo su último estado civil casado con sociedad conyugal vigente y su domicilio y lugar principal de sus negocios o actividades el municipio de Ortega Tolima. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante acta de apertura de sucesión de fecha 02 de agosto de 2024, se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia difusión, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija en la Notaria Única del Círculo de Ortega Tolima, hoy 3 de agosto de 2024, siendo las 7.30 a.m. EL NOTARIO. EDER SMITH TAFUR

ÚNICA DE AGUAZUL. EDICTO. EL NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGUAZUL

LOZANO. NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE

ORTEGA. (Hay firma y sello). R/19

CASANARE. EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante CLAUDIA YANETH MARTINEZ REYES, quien se identificaba con la cédula No. C.C 23.623.005, quien falleció el día 05 de JUNIO de 2021 en la ciudad de Yopal, quienes tuvieron su última residencia y asiento principal de sus negocios la ciudad de Aguazul, donde tenía el asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 072 / de fecha 05 AGO 2024 se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordénase además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: 05 AGO 2024. ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO. Notaria Única de Aguazul. (Hay firma y sello). H5

ÚNICA DE AGUAZUL. EDICTO. EL NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGUAZUL CASANARE. EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante JAIRO JOSELIN SANCHEZ SALAMANCA, quien se identificaba con la cédula No. C.C 17.291.712, quien falleció el día 22 de JUNIO de 2015 en la ciudad de Yopal, quienes tuvieron su última residencia y asiento principal de sus negocios la ciudad de Aguazul, donde tenía el asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 071 / de fecha 05 AGO 2024 se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordénase además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: 05 AGO 2024. ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO. Notaria Unica de Aguazul. (Hay firma y sello). H6

#### **Avisos de Ley**

#### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Se está solicitando ante Bancolombía S.A. la cancelación y reposición del CDT # 80250669 por valor de \$23 '783.655, por extravío, dirección de notificación: Cra. 24 # 80-56, Sucursal El Polo, Bogotá. Cualquier transacción comercial carece de validez.

#### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Se está solicitando ante Bancolombia S.A., la cancelación y reposición del CDT # 5964372 por valor de \$33.000.000, titular JENIFER TATIANA CORRALES GAITAN CC 1.105.677.795 por extravío. Dirección de notificación: Calle 10N 4-49 Centro Espinal - Tolima. Para efectos derecho de Art. 398 del C.G.P.

#### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA

Que JHON FREDY CALDAS GUTIERREZ con C.C. No. 1.073.717.922, Expedida en Soacha, hi solicitado la cancelación del CHEQUE DE GERENCIA Nº 11317. Valor \$ 6,742.907, por extravío fecha expedición: 29/02/2024. Beneficiario: SCOTIABANK COLPATRIA NIT 860034594 Endosos NO. Oficina Banco de Occidente Parque Nacional. El Banco de Occidente es el emisor aceptante o girador del mencionado título, y podrá recibir notificaciones en la Carrera 13 Nº 26 A-47 PtSO 8º en Bogotá o en djuridica@bancodeoccidente.com.co.

#### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA

Se está solicitando ante Bancolombia S.A., la cancelación y reposición del Cheque de Gerencia # 863348, expedido en la sucursal 806 Bazar Alsacia Bogotá el 02 de Julio de 2024 a favor de SMART TRAINING SOCIETY, por extravío, Dirección de notificación: Calle 12 B # 71 D-61, Sucursal 806 Bazar Alsacia, Bogotá.

#### MIEMBROS DE LA COMUNIDAD AERONÁUTICA, COLEGAS Y PÚBLICO EN GENERAL.

Me presento con sentido de responsabilidad y arrepentimiento. Como piloto comercial, reconozco la gravedad de mis errores. Estoy aquí para ofrecer disculpas y asumir las consecuencias de mis actos. Entre 2010 y 2012, me vi envuelto en un entramado de corrupción en la UAEAC. Confié en información errónea de funcionarios corruptos, lo que comprometió la integridad del proceso de licenciamiento y la confianza en la aviación civil. Acepto mi responsabilidad y las consecuencias legales. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes y expreso mi compromiso de enmenda: mis acciones, esperando que mi experiencia sirva como lección sobre la importancia de la honestidad y la integridad. Reitero mis disculpas y mi disposición a colaborar con la Aeronáutica Civil y las autoridades competentes. Con respeto y humildad, Andrés Felipe Jiménez.

### Unchatcon...

#### María Carolina Hoyos, directora Fundación Solidaridad por Colombia

# "La solidaridad es un hilo conductor que nos une a todos"

La directora de la Fundación Solidaridad por Colombia habló sobre la 46º edición de la Caminata, que se centra en apoyar la educación juvenil. Además, reflexionó sobre el impacto de la fundación, la importancia de las alianzas y su trayectoria profesional.



María Carolina Hoyos fue viceministra general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colombia desde 2010 hasta 2016. / Cortesía María Carolina Hoyos



DIANA CAMILA ESLAVA

deslava@elespectador.com
@CamilaEslava\_

#### Este año hay una nueva Caminata de la Solidaridad. Cuéntenos sobre el enfoque de esta edición.

Este año, quienes deseen apoyar la causa pueden inscribirse en las carreras de 3K, 5K o 10K para correr por la educación de los jóvenes que más lo necesitan. Esta edición contará con el tradicional desfile de carrozas, que incluirá a actores, cantantes e influenciadores. Diferentes regiones del país estarán presentes en esta caminata, que partirá del Palacio de los Deportes y llegará al parque Simón Bolívar, cubriendo un kilómetro. En la plazoleta del Simón Bolívar se llevará a cabo un gran festival musical con Francy, John Álex Castaño, Pasabordo, Alkilados, Juanse La Verde, Alejandro Santa María, entre otros artistas invitados.

#### ¿Y qué mensaje le gustaría que los participantes se llevaran de esta edición en especial?

Nuestro eslogan para la Caminata es "Siente la vibra de ser solidario". Queremos convocar a todos, como lo hacemos cada año, siguiendo el ejemplo de nuestra fundadora y presidenta vitalicia, Nidia Quintero Turbay, quien comenzó esta tradición hace 46 años. Damos de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, para demostrar que la solidaridad es la mejor manera de construir un país. El país y el mundo no deben dividirse entre quienes dan y quienes reciben. Todos los que dan tienen algo que recibir, y todos los que reciben tienen algo que dar.

#### ¿Qué anécdota o imagen podría explicar lo que significa esta fundación?

Lo más importante es lo que no se ve durante el evento. El verdadero impacto se refleja en la vida de las personas, como la entrega de becas para la universidad. Estos jóvenes, que no podrían haber accedido a la educación superior, ahora se están convirtiendo en profesionales gracias a ese día de fiesta y color. Lo más relevante sucede más allá del evento mismo. Es todo el apoyo y la ayuda que brindamos a lo largo del año: el soporte a colegios, nuestro programa de bilingüismo, los jardines infantiles para niños de familias en situación de pobreza extrema, las plantas de potabilización de agua en diferentes partes de Colombia y el trabajo con adultos mayores. Todo lo que hacemos durante el año le da sentido y propósito a la Caminata de la Solidaridad.

#### Háblenos sobre algunos momentos claves de su trayectoria profesional...

Uno de los más significativos fue cuando sentí el llamado de ser periodista para contar la historia que mi mamá no pudo relatar debido a las balas. Comencé muy joven como directora de noticias en el Noticiero Nacional, y esa posición fue un hito importante para mí. Empezar en ese rol me permitió conocer a fondo a Colombia, sus necesidades y recorrer todo el país. Más adelante me adentré en el mundo de la tecnología. Estudié en el extranjero y llegué a ser viceministra de Tecnología durante seis años. Este trabajo me permitió desarrollar la infraestructura tecnológica, conectar municipios y ofrecer oportunidades a personas que antes no las tenían. Finalmente, llegué a la Fundación Solidaridad por Colombia. Ver cómo se transforman vidas le da un sentido profundo a mi labor.

### El trabajo de liderar esta fundación requiere distintos tipos de alianzas y conversaciones, ¿qué reflexiones le surgen al respecto?

He enfrentado retos y desafíos profesionales muy significativos a lo largo de mi vida, y considero que el que más exige esfuerzo y creatividad es este. Como mencionaste, el éxito de la fundación se basa en las alianzas y en sumar esfuerzos. A lo largo de 50 años hemos logrado establecer colaboraciones con compañías, personas, entidades y países, lo que nos ha permitido ser parte de la solución a diversos problemas. Me gustaría que nuestra labor fuera innecesaria, que no hubiera inequidad ni necesidades.

tar la historia que mi mamá no pudo rela-\* Sería muy valioso escuchar algunas reflexiones

suyas acerca de las crisis y los momentos difíciles, ya que seguramente ha tenido que superar muchos desafíos.

Escribí un libro titulado Desde el fondo del mar, donde relato cómo aprendí a superar lo insuperable, y ese conocimiento lo aplico cada vez que enfrento problemas en la fundación. Cuando me enfrento a un desafío, primero recuerdo la importancia de mi red de apoyo; siempre es crucial pedir ayuda y buscar contactos o manos amigas que compartan el mismo propósito, ya que esto nos ayuda a construir una solución. En momentos de crisis, cuando todo parece paralizado, es esencial descomponer los problemas, ya que a menudo los vemos más grandes de lo que son, y al desglosarlos podemos abordarlos con mayor eficacia. Además, mantener una mente positiva y no dejar de actuar es clave. Las soluciones y los milagros existen, pero estos son el resultado del trabajo arduo. Levantarse cada día con una actitud positiva y buscar nuevas formas de abordar los problemas puede llevarnos a superar la crisis.

#### Usted que tiene la oportunidad de hablar con personas tan distintas, ¿qué cree que es lo que nos une como colombianos?

Diría que lo que realmente nos une es la solidaridad. Cuando los colombianos nos unimos en torno a la solidaridad no hay color de piel, región ni creencia que nos divida. La solidaridad es un hilo conductor que nos une a todos.